### Consideran un aliado al Presidente

BUENOS AIRES . ARGENTINA

Inversores de EE.UU. ven que Argentina va por el camino correcto pero esperan más reformas y apoyo social\_\_...



### Blanqueo Crecen inversiones en fondos: u\$s 7,7 millones en un día \_\_ P.14

# El Cronsta

W W W . C R O N I S T A . C O M

JUEVES

12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 Nº 34,713 REC.

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.747.811 ♥ -0,40% — Dow Jones 39.127 ♥ -0,11% — Dólar BNA 978 > 0% — Euro 1052 ♥ -0,18% — Real 169 ♥ -0,27% — Riesgo país 1445 > 0%



DIPUTADOS DEJÓ FIRME EL BLOQUEO A LA MOVILIDAD PREVISIONAL

## Con el apoyo de cinco radicales, Milei logró sostener el veto y frenar el aumento a jubilados

La ley sancionada y luego vetada por el Presidente implicaba, según el oficialismo, un costo fiscal de 1,2 puntos del PBI

El Congreso no logró ayer sostener lo que había sancionado. La Ley que luego el Gobierno vetó establecía una actualización por el IPC de las jubilaciones y también sumaba un plus de 8,1% desde enero. Ayer Diputados terminó de sellar el destino de dicha ley. Con 153 votos positivos, 87 en contra y 8 abstenciones, la oposición no pudo revertir el veto total del Presidente. La sesión estuvo marcada por las acusaciones contra los diputados radicales que cambiaron su voto y que le posibilitaron al

Gobierno el triunfo político. "Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo lograremos conseguir", señaló en X el Presi-

dente. \_\_P.4 y 5

### DOOM EDITORIAL

El costo de un veto cuando la inflación resiste: dejar expuesta la manta corta

Walter Brown Jefe de Redacción \_\_p. 2\_\_

### DOPINION

Se vienen más batallas, pero La Libertad Madura

Guillermo Laborda Periodista y Economista \_\_p. 3\_\_

### ▶ #CASHTAG

La recuperación del consumo será leve, desigual y más pobre

Jairo Straccia Periodista \_\_p.12\_\_



EN EL NOROESTE SE SINTIÓ MÁS: 5%

### La inflación entró en una meseta, fue 4,2% en agosto y suma casi 95% en lo que va del año

El Indec también informó que los precios subieron 236,7% durante el último año

El Gobierno no logró perforar el piso de 4% que se había impuesto para agosto y, para peor, el crecimiento de los precios del mes pasado fue más alto que el de julio, cuando tocó justamente el 4%. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sumó un

crecimiento de nada menos que el 236,7% interanual. En tanto, en lo que va del año la inflación acumuló 94,8%. Según las cifras oficiales, el segmento con mayor alza mensual en agosto pasado fue "Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles" (7%), seguida por "Educación" (6,6%). \_\_\_ P.7



LA NUEVA MEDIDA SERÁ DE 24 HORAS

A partir de mañana al mediodía, Aerolíneas sufre un nuevo paro y se 

#### > EL TUIT DEL DÍA



"El gobierno de Milei tiene decidido ahogar a los municipios. ¡No lo van a lograr! La decisión anunciada por Luis Caputo no perjudica a los intendentes sino a los vecinos y vecinas de cada distrito"

Mayra Mendoza Intendenta de Quilmes

#### **EL NÚMERO DE HOY**

4,2%

fue la inflación de agosto, según el Indec. Acumula un 94,8% en lo que va del año y 236,7% contra igual mes de 2023

#### DOOM EDITORIAL



Walter Brown wbrown@cronista.com

La última actualización determinó que las jubilaciones aumentaran 4,03% este mes, por detrás de la inflación del 4,2% registrada en agosto por el Indec

## El costo de un veto cuando la inflación resiste: dejar expuesta la manta corta

el Indec comunicó ayer, poco después de conocerse el resultado de la votación en el Congreso sobre el veto a la ley que modificaba la fórmula de actualización de las jubilaciones, dejó expuesta la manta corta con la que el gobierno de Javier Milei busca cobijar su primer año de gestión.

La ratificación del veto a la iniciativa previsional significó un éxito político para una administración que debe lidiar con la escasez de representantes propios en el Congreso y que necesitó, en su primer desafío parlamentario tras la complicada aprobación de la ley Bases, jugar la figura del propio Presidente en la mesa de negociaciones, de manera de conseguir los votos necesarios para evitar que las cuentas fiscales del ministro Luis Caputo cayeran en rojo. Pero también representó un costo social cuyas consecuencias aún no puede calcular, teniendo en cuenta que afectó a más de 7,5 millones de potenciales votantes para los comicios legislativos del año próximo en los que, precisamente, espera conseguir un triunfo que le ayude a modificar esa relación de fuerzas en el Parlamento.

El discurso oficial remarca que sostener el superávit fiscal permite bajar la inflación y que la jubilación mantenga un crecimiento real. Pero la suba de 4,2% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto dejó a los haberes previsionales expuestos a otra realidad. La última actualización determinó que las jubilaciones aumentaran 4,03% este mes, por detrás de ese registro inflacionario. Y si el IPC en septiembre es mayor a 3,07%, la pérdida para aquellos que cobran la mínima de \$234.540 y el bono de \$70.000 continuará.

El dato señalado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal marca una señal de alerta. Porque si bien es cierto que el haber previsional de agosto tiene un incremento real de 6% frente al de noviembre de 2023, también es verdad que el bono que cobra casi la mitad de los jubilados no cambió en siete meses, por lo que aquél que lo percibe junto a la jubilación mínima tiene hoy una pérdida de poder adquisitivo de 2,5% en todo este lapso. Son más los meses en los que perdió el jubilado que en los que recuperó algunos puntos de ingreso, algo que se repite desde hace varios años.

Según la consultora Analytica, aún si la inflación volviera a descender y la jubilación recuperara terreno, cuando termine el 2024 quien percibe la mínima habrá perdido un 41% de poder adquisitivo en diez años. Demasiado para un sector desprotegido que sufre las consecuencias de un sistema casi quebrado. Generar nuevo empleo es vital para financiarlo, pero el tiempo que requiere multiplicar los aportantes es, precisamente, lo que le falta a quienes ya hicieron su esfuerzo y hoy necesitan un retiro digno.

### LA FOTO DEL DÍA

### Jubilados: Milei ganó la pulseada

Agrupaciones de jubilados, la CGT, el Polo Obrero, organizaciones de izquierda, las CTA y movimientos sociales marcharon ayer frente al Congreso de la Nación contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Piqueteros y sectores sindicales se sumaron a las organizaciones de jubilados que todos los miércoles convocan a concentrarse frente al Anexo del Congreso de la Nación. Esta vez la protesta se realizó en la Plaza Congreso, ubicada sobre la Avenida Entre Ríos entre Callao e Hipólito Yrigoyen.

### FOTO: DANIEL VIDES. NA





La frase del día

Miguel Angel Pichetto

Diputado

"Ahora empieza un proceso judicializador que es todo perdedor porque el Estado va a tener que afrontar una enorme cantidad de juicios. Este decreto no cumple con estos requisitos y lógicamente el mundo judicial se va a poner en marcha, donde las cámaras previsionales funcionan en línea con los reclamos de los jubilados y además la Corte, que tuvo presidentes muy favorables a los jubilados"\_\_\_

OPINIÓN

Guillermo Laborda Periodista y Economista



## Se vienen más batallas, pero La Libertad Madura

avier MIlei se anotó un triunfo ayer en la Cámara de Diputados al poder mantener su veto a los aumentos y modificaciones al sistema previsional. Desde el "Kirchnerismo y cía" está lanzado un plan de desgaste del gobierno, que vuelque, usando ayer a jubilados. Hoy van con universidades. Apuntan a todo aquello que pueda socavar el equilibrio fiscal, que es en definitiva, el sostén del gobierno. Las acciones argentinas como Pampa subían ayer hasta 4% apenas conocido el triunfo oficial en la Cámara Baja. Con un resultado legislativo negativo, hubiera habido un derrumbe del mercado.

El "Kirchnerismo y cía" va por más hoy con la votación en el Senado por mayores partidas para las universidades. Son erogaciones adicionales por u\$s 1.000 millones. El proyecto ordena al Ejecutivo actualizar las partidas universitarias en base a la inflación acumulada desde diciembre del 2023 hasta la sanción de la ley. Desde ahí en adelante, el ajuste será mensual por inflación. El presidente de la Comisión de Educación, es Wado De Pedro. Todo dicho. Un senador con buenas relaciones con el gobierno aseguró anoche a El Cronista que el proyecto será convertido en ley. Se viene otro veto y por ende otra batalla. El plan desgaste a pleno.

Pero otra gran batalla será el Presupuesto 2025 que Javier Milei presentará el domingo en Diputados. Todo indica que debería mostrar una inflación proyectada de 25% para todo el año y un crecimiento de 4%. Deberá además entrar en detalle en que partidas destinará a la obra pública, a universidades, al gasto social. Deberá además mostrar qué impuestos se bajan. Se anticipa un discurso presidencial contra la casta el domingo, resaltando las bondades del equilibrio fiscal pero con airbags: si la recaudación es menor, automáticamente se ajustan las partidas del gasto. Si frenan ingresos, frenan gastos.

Habrá que imaginar que por segundo año consecutivo la Argentina no tendrá un presupuesto aprobado por el Congreso. Es mala señal. El problema de fondo es que los avances en matria fiscal y reducción de la inflación no tienen sustentabilidad con el "Kirchnerismo y cía" operando en sentido opuesto. ¿Cómo llegará Javier Milei a las elecciones de medio término? En teoría, con la economía creciendo y con baja inflación. En teoría.

A diferencia de lo que pasaba a principios de año, se percibe que La Libertad Madura. Se negocia en Diputados y se mima a los legisladores. Al fin y al cabo, se logró aprobar la Ley Bases, el paquete fiscal y ayer quedó firme el. veto a la reforma jubilatoria. El proyecto de ley de Boleta Unica sería posHoy seguramente el Senado hará ley el mayor financiamiento previsto para las universidades con indexación mensual.

El "Kirchnerismo y cía" va por más hoy con la votación en el Senado por mayores partidas para las universidades. Son erogaciones adicionales por u\$s 1.000 millones

tergado otra semana. Hay reuniones semanales con legisladores cercanos. Javier Milei está personalmente involucrado. La postura del PRO es la de acompañar. No buscan ahora cargos. Sí muestras de apoyo a los dis-Obliga a otro veto. Clásico tritos en los cuales el PRO es gobierno. Y en eso están.

> El dato de inflación de agosto no ayuda. Los precios estacionales sólo subieron 1,5% y aliviaron el número final. La inflación "core" o núcleo fue de 4,1%. Dura de bajar. Los aumentos de precios regulados, regalo de la administración anterior, fueron de 5,9%. Septiembre pasa a ser clave ahora. ¿Qué pasa si vuelve a ubicarse por encima de 4%? Estará en torno al 3,5% pero hasta que se difunda el dato del INDEC habrá incertidumbre.

La desaceleración de los precios es clave dentro del plan oficial. Ahí Caputo está jugado a fondo. EL IPC debe desacelerarse, la tasa en pesos volverse atractiva, y la brecha cambiaria mantenerse o reducirse. La desinflación de la economía es clave para darle oxígeno al "crawling peg" del 2% mensual.

El mercado financiero se mantiene ajeno por ahora a la embestida del "kirchnerismo y cía". El mercado financiero internacional ayuda. La tranquilidad cambiaria y subas en bonos y acciones es para todos los emergentes. No hay que mirarse el ombligo. Los países más riesgosos, son los que más suben. Cuando el viento sopla de frente, son los que más caen. Basta ver la performance de los papeles de Ecuador que operaron en sintonía con los de Argentina, alza, desde las declaraciones de Jerome Powell en JacksonHole anticipando el inicio de un ciclo de baja de tasas en EE.UU.. Ambos países son "high Beta", potencian los movimientos diarios en uno y otro sentido.

Las negociaciones con el FMI son subterráneas, y canalizadas por José Luis Daza. No hay apuro ahora en el gobierno por cerrar un acuerdo. El cepo tiene larga vida. Los ataques al equilibrio fiscal del "kirchnerismo y cía" indirectamente avalan el mantenimiento del cepo. "Se imaginan lo que hubiera sido el precio del dólar con esta embestida de la oposición en Diputados ysin reservas en el Banco Central", aseguró a El Cronista una fuente del equipo económico. Mientras más ruido político, más vida tienen las restricciones cambiarias. ¿Y el dólar blend? Sería lo primero que se eliminaría en caso de que reduzca la brecha cambiaria. Falta.

Los últimos tres meses del año serán movidos. Las embestidas políticas de la oposición recién comienzan. Las elecciones de medio término se empiezan a olfatear. Pero el gobierno está en la curva de aprendizaje. La Libertad Madura.\_\_\_



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

### El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. French 3155 Piso 5to (C1425AWM), Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

### LA DISPUTA POR EL SUPERAVIT Y LOS INGRESOS

## Veto blindado

## Con el voto de LLA y sus aliados, Diputados dejó firme el bloqueo de Milei a la movilidad previsional

Con 153 votos a favor, 87 en contra y 8 abstenciones, la oposición no pudo conseguir los dos tercios para revertir la decisión del Presidente de anular la ley jubilatoria

\_\_\_ Amparo Beraza

\_\_ aberaza@cronista.com

Diputados selló el destino de la ley de movilidad jubilatoria. Con 153 votos positivos, 87 en contra y 8 abstenciones, la oposición no pudo revertir el veto total del presidente Javier Milei y revivir la recomposición de haberes jubilatorios dispuesta por el Congreso Nacional. La sesión, marcada por las acusaciones de transfuguismo a los "panqueques" radicales mientras organizaciones sociales y gremiales se movilizaban fuera del Palacio, anula cualquier posibilidad de torcer la voluntad del Ejecutivo ya que el proceso requería el aval de las

dos cámaras. "Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo lograremos conseguir", señaló en X el Presidente. Y apuntó contra "los políticos que siguen pensando que los argentinos somos tontos". La votación desencadenó la reacción de quienes se habían movilizado tras lo cual las fuerzas de seguridad reprimiendo en un nuevo episodio de violencia frente al Congreso.

Con 248 votos diputados presentes, quienes impulsaban revertir el veto del jefe de Estado debían alcanzar los dos tercios de los presentes. Esto equivalía a 165 votos. Sin embargo, gracias los 87 votos negativos -cinco votos radicales y

los del PRO, LLA y MID además de fuerzas provinciales como los tucumanos y sanjuaninos-, quedó sellado el resultado a favor del veto.

Los diputados Martín Arjol, Mariano Campero, Pablo Cervi, Luis Picat y José Tournier cumplieron con lo anunciado en la previa, cuando visitaron la Casa Rosada y confirmaron su voto en contra de la movilidad jubilatoria. De la UCR también se ausentaron dos diputados claves: Gerardo Cipolini y Roxana Reyes, rompiendo el bloque radical que había impulsado la iniciativa en la sesión original.

Al entrar al recinto, la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau acusó al grupo de radicales que acordaron con el Gobierno de "panqueques" por bajarse de una iniciativa que ellos mismos propusieron. Las chicanas se extendieron durante las cuatro horas aproximadas de sesión. El diputado Estaban Paulón (PS) se llevó las risas con una pancarta donde se leía "En la Rosada licitaron medialunas, pero en el Congreso hay panqueques".

Según afirmaron fuentes del Congreso, hubo grandes esfuerzos para que se ausenten diputados de la UCR que en 
primera instancia habían apoyado la reforma jubilatoria y 
luego acompañaron la decisión 
presidencial. En un claro signo 
de apoyo al Gobierno, estos legisladores solo bajaron cuando 
comenzó la sesión.

En una línea similar actuaron los diputados de Innovación Federal presentes al abstenerse de votar. Es el bloque que responde a los gobernadores de Misiones, Salta y Río Negro que ya habían negociado su respaldo político a la Ley Bases en su momento y contabilizaron siete abstenciones y una ausencia.

"La Unión Cívica Radical va a dar quórum y la posición que nosotros vamos a llevar adelante mayoritariamente es insistir con la sanción de la fórmula de movilidad jubilatoria que se aprobó en este Congreso", había dicho la diputada radical Karina Banfi a la prensa en la previa a la sesión.

Asimismo, defendió a los diputados de su bloque que cambiarán el sentido de su voto: "No, no van a cambiar el voto. Ellos siempre tuvieron la posición de respetar la decisión del veto presidencial y la verdad, me parece que la foto es una anécdota, teniendo en cuenta que lo más importante hoy es", afirmó la diputada.

Sin embargo, el diputado Facundo Manes había advertido que cada uno cargará "con su conciencia" de acuerdo a lo que haga. "Hoy el Congreso va a definir quién es quién, quién está a favor de algo humano y quién es cruel", remarcó en diálogo con la prensa.

Otro detalle de la sesión fue la reaparición de la diputada desterrada de La Libertad Avanza Lourdes Arrieta que por un momento pareció que iba a votar en contra del Gobierno nacional. Arrieta fue echada del bloque libertario por criticar a sus compañeros de banca y responsabilizarlos de la visita a los represores condenados a perpetua, por lo que debutó hoy desde su monobloque (Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal) FE. Aportó la octava abstención...

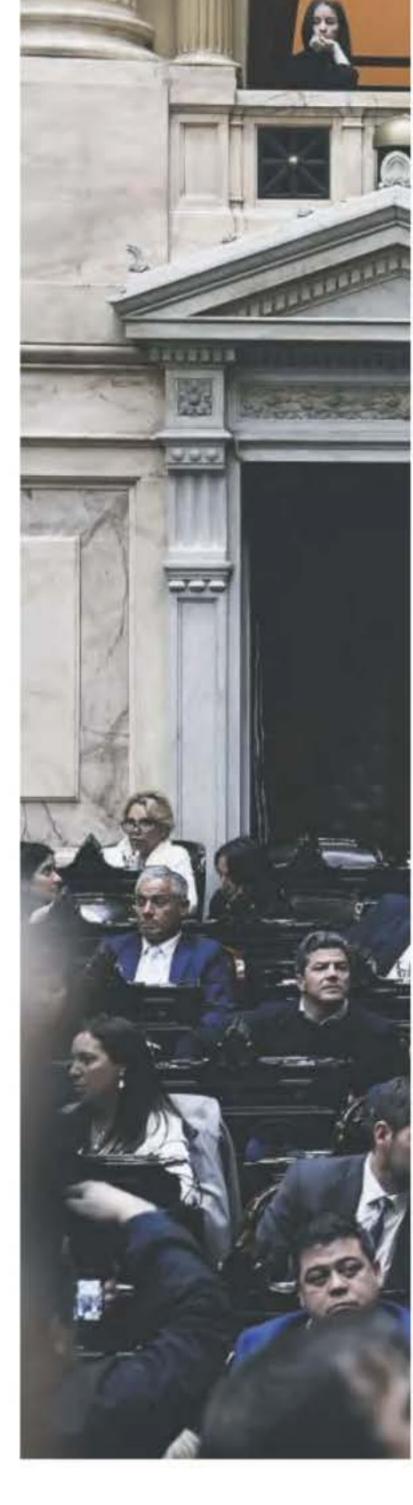

### Quiénes son los gobernadores que sostuvieron el decreto presidencial y quienes buscaron anularlo

\_\_\_ Analía Argento

\_\_\_ aargento@cronista.com

La primera señal de que una parte de la UCR era permeable a las negociaciones abiertas por la Libertad Avanza y el PRO llegó desde Entre Ríos. Una promesa pendiente desde la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal fue la designación de un director en la represa Santo Grande. El go-

bernador Rogelio Frigerio (PRO) se reservó esa facultad y recién usó la lapicera esta semana en que designó al diputado Pedro Galimberti como delegado de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. El legislador radical renunció a su banca justo antes de la sesión y en su lugar juró Nancy Ballejos (PRO) que votó a favor de la decisión presidencial.

Entre los radicales hubo 26 que insistieron con el texto original, un proyecto propio al que en junio se sumaron el resto de las bancadas. Sólo cinco acompañaron el veto de Milei, los mismos cinco diputados que lo visitaron 24 horas atrás por gestión de los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri. Esos diputados responden mayoritariamente al gobernador Gustavo Valdés, de la provincia de

El Cronista | Jueves 12 de septiembre de 2024



Corrientes. En esa lista se puede contar tanto al liberal correntino Federico Tournier como al misionero Martín Arjol y al tucumano Mariano Campero. Otros dos diputados de la UCR no se quedaron en el recinto: Gerardo Cipolini y la santacruceña Roxana Reyes que en su discurso había anticipado su abstención. En Pasos Perdidos se advertía que Reyes, como Cervi, hoy juegan más solos mientras que el retiro de Cipolini se le atribuyó al gobernador chaqueño Leandro Zdero.

La diferencia entre los ausentes y quienes se abstuvieron es que los primeros no se cuen-

### Entre los radicales hubo 26 que insistieron con el proyecto propio al que en junio se habían sumado otras bancadas

tan para la proporción y los otros, sentados en sus bancas, sí se contabilizan y benefician en este caso a Milei. Por eso el tucumano peronista Carlos Cisneros criticó a quienes votaron el blindaje al veto pero fue durísimo con quienes se quedaron sin votar. "Más cobardes son quienes se abstienen porque también se vota con el traste", reclamó.

Milei logró 87 votos y la suma de los cinco radicales y las 8 abstenciones da exactamente 13, los votos que le faltaron a quienes llegaron a 153 para insistir en la defensa de la ley que incrementaba los haberes de los jubilados y establecía pago de deudas por juicios o a las cajas provinciales.

En la cuenta se puede sumar la gestión del gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, un dirigente casi silencioso a nivel nacional pero cuya fuerza política, Producción y Trabajo, aportó dos votos, los de Nancy Picón y de María de los Angeles Moreno. De la misma manera acompañó sin fisuras Osvaldo Jaldo con el voto a favor del veto de los tucumanos Agustín Fernández, Elia Marina Fernández y Gladys Medina, hoy en el bloque Independencia.

Como la libertaria Lourdes Arrieta, los otros votos que contribuyeron con la abstención fueron los de los diputados de Innovación Federal. Esa bancada la integran Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik por el Frente Renovador de la Concordia de Misiones; Agustín Domingo de Juntos Somos Río Negro y Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega de Salta. Responden a los gobernadores Hugo Passalacqua (es decir Carlos Rovira), a Alberto Weretilneck y a Gustavo Sáenz. La única ausente fue Calleti.

5

Otros gobernadores resistieron a Milei: el chubutense Ignacio Torres (PRO); el catamarqueño Raúl Jalil (Unión por la Patria); el cordobés Martín Llaryora; el santacruceño Claudio Vidal y los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Carlos Sadir (Jujuy). "Se quedaron firmes en la foto" graficó alguien en referencia a la votación de junio.

## Economía & Política



"Cualquier suba del gasto público que comprometa el equilibrio fiscal se encontrará con un muro innegociable" Javier Milei Presidente

OTORGA \$100 MIL MILLONES SIN CONTROL

## LLA bajó el decreto de la SIDE de la sesión del Senado pero UP insistirá en el recinto



El Presidente encabezó ayer una reunión con jefes de bloques aliados del Senado de la que también participaron Francos y Villarruel

En línea con su decisión de involucrarse en la agenda parlamentaria, el jefe de Estado volvió a recibir a senadores en vísperas de una sesión clave. Universidades y BUP, en debate

\_\_\_ Julián Alvez

\_ jalvez@cronista.com

En línea con su decisión de involucrarse en la agenda parlamentaria, el presidente Javier Milei recibió ayer en Casa Rosada a un grupo de senadores dialoguistas para poder consensuar la estrategia legislativa de cara a la sesión que el Senado tiene fechada para hoy, en la que finalmente no se pondrá en discusión el DNU con fondos reservados para la SIDE como impulsaba parte de la oposición.

El encuentro de tres horas que tuvo lugar en el Salón de la Ciencia Argentina contó con la presencia de dos figuras clave: por un lado, volvió a hacerse presente en una reunión en la Casa de Gobierno la vicepresidenta Victoria Villarruel; y por el otro, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, que retomó la agenda pública después de haber sido internado el domingo y dado de alta el lunes.

Allí asistieron el jefe de bancada de LLA, Ezequiel Atauche, el cordobés Luis Juez (PRO), el peronista federal Juan Carlos Romero, el jefe radical Eduardo Vischi, Carlos Espínola (Frente Todos), el entrerriano Edgardo Kueider, la tucumana Beatriz Ávila y la neuquina Lucila Crexell.

Por el lado del Gobierno también eran de la partida la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los Vicejefes de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi. La excandiLa reunión se mantuvo en secreto y solo se conoció al momento que los integrantes llegaron a Balcarce 50

"Javier no negocia", dijo una altísima fuente de la Casa Rosada sobre la posibilidad de evitar un veto a las universidades

data presidencial integró la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo por segunda vez consecutiva, luego de que el martes asistieran en Casa Rosada los cinco diputados radicales que decidieron apoyar el veto presidencial.

Tras intensas negociaciones, finalmente la administración libertaria logró imponer su postura de no debatir el Decreto sobre la polémica partida de dinero para el organismo de inteligencia. En este sentido, el gobierno de Javier Milei propone una sesión secreta dentro de la Cámara alta para explicar con detalles el polémico DNU y así evitar que la oposición lo derogue con la votación en el recinto.

A pesar de la nueva suspensión del debate sobre la SIDE, en el Senado hoy igualmente se debatirán los proyectos de ley sobre el financiamiento universitario y la Boleta Única de Papel (BUP).

La reunión se mantuvo en un secretismo supino, dándose a conocer al momento mismo que

los integrantes de la reunión fueron llegando a Balcarce 50. Incluso, la titular del Senado fue anoticiada ayer por la tarde que Milei planeaba hacer un encuentro para conversar con los diferentes senadores partidarios.

¿De qué se habló? Lógicamente, de los temas que están en el sumario para la sesión de hoy en el recinto senatorial. Desde el círculo de Villarruel, al cierre de esta edición confirmaban que la sesión seguía en pie. Fuentes del radicalismo y de Unión por la Patria confirmaron, no obstante, que el DNU de la SIDE no sería de la partida, una jugada que es de vital importancia para la mesa chica de Milei y, en particular, para Santiago Caputo. El interbloque de UP, de todos modos, insistirá en el recinto.

Algunas voces opositoras especulaban ayer que la reunión era la oportunidad de ofrecerle a Milei la posibilidad de no votar en contra de ese DNU a cambio de que el oficialismo no vete la Ley de Financiamiento Universitario, que propone una actualización de los gastos para el funcionamiento de las casas de estudio. "Javier no negocia", dijo -terminantemente- una altísima fuente de la Casa Rosada mientras un piso arriba Milei seguía conversando con los senadores.

"Cuando hace estos encuentros es para explicarles a los legisladores lo que va a hacer y qué fundamentos tienen sus decisiones", agregaba. Esta postura coincide con lo que esgrimía otro funcionario del Presidente al hacer un balance del anterior encuentro con diputados radicales del lunes: "Acá no va a haber marcha atrás. Lo del veto a los jubilados fue un preanuncio para lo de las universidades".

Los senadores eligieron no prestar declaraciones ante la prensa acreditada en la Casa Rosada. Se fueron cerca de las 12.30 horas, tres horas después de iniciada la reunión. Milei lo hizo unos pocos minutos después que ellos.\_\_\_

El Indec actualizará los parámetros del coeficiente de variación salarial

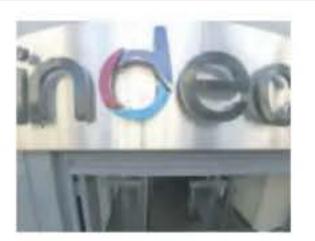

### CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y REGISTRO DE EMPRESAS

El presidente Javier Milei facultó al Indec a cambiar la forma de medir la variación salarial, mediante el Decreto 815/2024 del Boletín Oficial. El organismo podrá aprobar una nueva "metodología para el cálculo del Coeficiente de Variación de Salarios (CVS)".

El indicador sirve para estimar las variacio-

nes de los salarios tanto del sector público como del privado en cada mes, con sus respectivas ponderaciones. La modificación apunta a que hoy "no se contemplan los cambios tecnológicos ocurridos desde 2002, así como la desactualización del panel de empresas sobre el que se realiza la encuesta".

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

## La inflación tocó 4,2% en agosto y suma casi 95% en lo que va del año

El Gobierno no logró romper el piso de 4% que se había impuesto y ahora apuesta a que la baja del Impuesto PAIS ayude para lograrlo este mes. Comparado con agosto de 2023, el alza es de 236%

El Cronista

Buenos Aires

El Gobierno no logró perforar el piso de 4% que se había impuesto para agosto y, para peor, el crecimiento de los precios del mes pasado fue más alto que el de julio, cuando tocó justamente el 4%. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sumó un crecimiento de nada menos que el 236,7% interanual.

En tanto, en lo que va del año la inflación acumuló 94,8%.

Según las cifras oficiales, el segmento con mayor alza mensual en agosto pasado fue "Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles" (7%), seguida por "Educación" (6,6%).

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la variación mensual en todas las regiones del país, excepto en GBA, donde lideró Transporte.

En el apartado por regiones,

Noroeste fue la de mayor suba mensual (5%); y Pampeana, la de menor (3,9%)

Las principales consultoras privadas habían adelantado que el índice sería muy similar al 4% de julio: esperaban un dato de entre un 3,8 % y un 4,2 %. Con estos números, y pese al aumento inesperado, se consolida una racha de cuatro meses consecutivos con un avance en el nivel de precios similar, estancado en torno al 4 %.

El objetivo del Gobierno es que el IPC se acomode al ritmo del crawling peg del 2% mensual para poder liberar finalmente el cepo cambiario. Las expectativas para septiembre es que la baja de 10 puntos porcentuales del Impuesto PAIS termine afectando de modo positivo, y ahí sí se pueda ver una suba inflacionaria por debajo de 4%.

El dato del mes pasado lo traccionaron especialmente los aumentos por encima del promedio de los precios regulados, con particular énfasis en la suba



Vivienda y agua fue el segmento que más escaló en agosto

El segmento con mayor alza mensual fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (7%)

del transporte, con los colectivos el AMBA y los taxis porteños a la cabeza.

Además, dentro de este rubro, la salud, las tarifas de luz y gas y los combustibles también se corrigieron al alza. En contraste, según la mayoría de las consultoras, Alimentos y Bebidas volvió a marcar un dato por debajo del promedio, misma dinámica que viene registrando durante todo el 2024.

El mismo ministro de Economía, Luis Caputo, pronosticó días atrás que el número de agosto sería "cercano al nivel de julio" (4 %). Así lo definió en declaraciones radiales: "Vamos a ver si termina un poco más abajo, ojalá, pero será de alrededor de un 4 %".

Pese a este "estancamiento", el Gobierno está confiado en que el dato de septiembre -que se publicará a mediados de octubre- efectivamente romperá este piso gracias a la reducción de 10 puntos del Impuesto PAIS dispuesto este mes y el esperado impacto en pre-

Inflación agosto 2024: ¿Cuánto esperaban las consultoras?

Los principales relevamientos privados indicaban para agosto un índice de inflación de entre un 3,8 % y un 4,4

% para las mediciones más altas, con el rubro Transporte como el principal impulsor del IPC el mes pasado.

Según las consultoras C&T (,38 %), FMyA (3,8 %) y Orlando Ferreres (3,9%), el Gobierno lograría romper con el cuatro y continuar con la senda bajista, algo que finalmente no sucedió.

Para las consultoras encuestadas en el Relevamiento de Expectativas del Mercado realizado por el Banco Central, en tanto, la inflación de agosto se ubicaría en 3,9%, mientras que la núcleo sería del 3,5%.

Por su parte, la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires registró una inflación minorista del 4,2 % en agosto, casi un punto por debajo del 5,1 % de julio en el distrito.



La sacás en 5 minutos, la disfrutas todos los días.

¡Abrila desde CREDICOOP MÓVIL cuando quieras, las 24 hs!







Sin trámites previos

Cartera Comercial. Valido para personas humanas con actividad comercial, sin Cuenta Corriente en Banco Credicoop. La apertura de la cuenta estará sujeta al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco. La bonificación aplicará sobre la comisión de mantenimiento de la cuenta corriente y estará vigente por 12 (doce) meses desde la fecha de aportura: este beneficio será válido sólo para contrataciones realizadas a través de Credicoop Móvil entre el 06/11/2023 y el 31/12/2024. Más info en www.bancocredicoop.coop o a través de Credicoop Responde al 0800-888-4500.



SERVICIOS PÚBLICOS

## Impuestos municipales representan hasta el 30% de las boletas de servicios



Advierten sobre posibles judicializaciones

El ministro Caputo aclaró que el Gobierno restringió la inclusión de tasas en las notificaciones a clientes, aunque esto no implica que no puedan cobrar los tributos

\_\_\_ Victoria Lippo \_ mlippo@cronista.com

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se prohibirá la aplicación de tasas municipales en los servicios públicos, aunque esto no apunta a restringir la potestad de los di-

Contratación

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7060002171

CIAL DE LA ENERGIA - www one santafe gov ar

pantais goular

de servicios

ferentes distritos de fijar sus tributos.

"El Gobierno no les ha restringido la potestad de aplicar tasas", aclaró Caputo, quien detalló: "Lo que hícimos es que no se puedan poner estas tasas dentro de los servicios públi-

La aclaración de Caputo se da en medio de las quejas de los intendentes y de la advertencia sobre las posibles judicializaciones de la medida.

"El ciudadano cuando paga la tarifa no sabe que ese aumento no viene del Gobierno sino del intendente", agregó el ministro. La resolución 267/2024 detalló que "las facturas deben contener de forma

única y exclusiva la descripción y el precio del servicio contratado, quedando prohibido incluir cargos ajenos al servicio". El incumplimiento será pasible de sanciones según la Ley de Defensa al Consumidor.

### **IMPACTO EN TARIFAS**

"El Gobierno no

de tasas, sino su

inclusión en los

restringió la aplicación

servicios", dijo Caputo.

Desde el Gobierno sostienen que en algunos casos los impuestos locales ascienden a la

mitad de la tarifa, aunque señalaron que no es lineal ya que depende de la cantidad de cargos aplicados.

Especialistas del sector energético aseguraron que si bien hubo aumentos, no alcanzan esos valores y que, junto a los cargos provinciales y nacionales, son un tercio de la ta-

En el caso de la luz en CABA. el recargo es del 6%, similar al municipio de La Rioja. En el caso de la luz en Vicente Lopez, la tasa es del 6,42%, como en Esteban Echeverría y Lanús.

En Rosario, las tasas suman 2,4% y en el agua incluyen un 5,70% para la realización de cloacas.

En los servicios se incluye también el IVA al 21% y otros tributos provinciales. Según el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFIP) el 30% del valor de las facturas responde a conceptos que no están vinculados al servicio.

### LA LETRA CHICA.

Desde el Gobierno señalaron que la fiscalización será con relevamientos de las facturas y la autoridad de aplicación (Subsecretaría de Defensa al Consumidor), llegado el caso, abrirá el expediente administrativo correspondiente. La penalidad se realizará sobre quien facture la tasa incorrectamente en la boleta.

El exinterventor del ENRE, Walter Martello, analizó que es probable que se abra un frente de judicializaciones porque no puede legislar sobre jurisdicciones subnacionales ya que las provincias tienen leyes específicas que habilitan a sus municipios a fijar tasas.

Martello agregó que la medida puede derivar en la desfinanciación de los municipios y "generar una dependencia económica del Gobierno nacional" y que las tasas se aplican sobre los servicios públicos ya que tienen una cobrabilidad de casi 100%.

El exdiputado y director del Instituto Consenso Federal, Alejandro Rodríguez, agregó que la resolución hace interpretaciones de la Ley que no están en la norma, como la penalización por incluir cobros no vinculados al servicio. Al respecto, agregó que, para hacerlo, el Ejecutivo debería modificar la Ley de Defensa al Consumidor.

Los dos últimos señalaron que la norma se pisa con la legislación que habilita a los municipios a fijar sus impuestos...





PROHIBICIÓN DE TASAS MUNICIPALES EN BOLETAS DE SERVICIOS

## Para los jefes comunales, Economía se "extralimitó" y acudirán a los tribunales

Mientras estudian el impacto de la resolución dispuesta por Caputo, acusan al Gobierno de tener una "doble vara" impositiva y de querer cubrir su incapacidad para bajar la inflación

Lucas González Monte

Igonzalezmonte@cronista.com

El malestar de muchos intendentes contra el Gobierno de Javier Milei venía en aumento desde hace algunas semanas y terminó por detonar el martes cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se limitaría la posibilidad de cobrar tasas municipales a través las boletas de servicios públicos.

El tema había llegado a la opinión pública semanas atrás gracias al vocero presidencial Manuel Adorni y la posta la tomó Caputo quien consideró que esos aumentos eran una maniobra política de los Ejecutivos municipales para boicotear la baja de la inflación. Los intendentes, por su parte, apuntaban al Gobierno nacional por desfinanciar la obra pública, haciéndolos afrontar algunas cuentas onerosas como la del bacheo: "Milei dejó a la provincia de Buenos Aires sin 126 mil cuadras de asfalto, eso también lo tenemos que hacer con nuestros fondos", graficó un mandatario de un distrito del centro provincial.

"Apuntan contra la sostenibilidad de los municipios", afirmó el intendente de Tigre, Julio Zamora

"Caputo nos echa la culpa a los intendentes porque no puede bajar la inflación", dijo el intendente de Pehuajó

La Casa Rosada había anticipado la semana pasada que estaba preparando el mecanismo para bloquear esos cobros. Es por ello que los intendentes no se sorprendieron: vienen evaluando los pasos a seguir mientras denuncian la "doble vara" del ministro.

"La Nación que dice que nosotros no podemos cobrar una

tasa en una boleta de servicios, percibe en la misma boleta, por ejemplo, el IVA. Es incongruente lo que denuncia y lo que hace", graficó el intendente de Tigre, Julio Zamora.

Si bien ya hubo comunicaciones entre varios mandatarios locales, todavía no hay definiciones sobre cómo se harán las presentaciones en los tribunales, pero todos señalan a la judicialización del caso como una posibilidad certera. Hay una coincidencia de que se trata de una medida inconstitucional por atacar las autonomías municipales consagradas en la Carta Magna de 1994.

Además, afirman que se extralimita y va más allá de lo que establece la ley 10.740, aquella que faculta a los municipios a firmar convenios con prestadoras de servicios para el cobro de tasas en sus boletas.

"La medida apunta contra la sostenibilidad de los municipios, que damos un abanico de respuestas a los vecinos y que van más allá del Alumbrado, Barrido y Limpieza. Nosotros, por ejemplo, atendimos el año pasado 3.000 partos. El bacheo tiene componentes que se dolarizaron y aumentaron 10 veces y no traspasamos eso a las tasas", agregó Zamora en diálogo con El Cronista.

Por su parte, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, subió la apuesta y adelantó que seguramente se presente ante la Justicia: "Sabemos quién es Capu-

to. Es el mismo que nos endeudó por 45 mil millones con el Fondo y por 100 mil con acreedores privados, no nos extraña nada. Nos echa la culpa a los intendentes porque no puede bajar la inflación", dijo coincidentemente con el anuncio del 4,2% de septiembre.

Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, acusó al Milei de haber decidido "ahogar a los municipios" y le recordó al titular del Economía que las tasas que propone prohibir "están por convenio hace años y no han

variado sustancialmente en el último tiempo", mientras que sí lo hicieron los importes de los servicios, con aumentos del "300 por ciento".

El más difundido de estos cobros es el del alumbrado público que viene sumado a las boletas de Edesur, de Edenor o de la cooperativa del lugar según corresponda. Ese tipo de convenio no es novedoso. Pasa de administración en administración, sin fronteras ni diferencias partidarias. Contra eso, también batallará Caputo.\_\_

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C. CONVOCATORIA Convocase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anonima Industrial y Comercial, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en forma presencial el 24 de octubre de 2024 a las 15:00 horas, en San Martin 820, Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower) domicilio este que no es el de la sede social, a los efectos detratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta 2. Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en al inciso 1º del artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984 y documentación complementaria, correspondiente al 55º ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2024. 3. Gestión del Directorio, del Comité de Auditoria y de la Comisión Fiscalizadora en el período Indicado en el punto 2". 4. Consideración y resolución respecto al destino. de los resultados que arrojan los estados financieros corresponcientes al ejercicio económico Nro. 55 y del saldo de la Reserva para Futuros Dividendos constituida por la Asamblea celebrada el 21 de octubre de 2021. terriendo encuenta el efecto el dividendo en efectivo puesto a disposición por el Directorio a partir del 2 de enero de 2024, por el ejercicio social cerrado al 30.06.2023. 5. Frjación del número y elección de Directores titulares y de Directores suplentes. 6. Elección de los miembros titulares. y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, 7. Determinación de honorarios para Directores y Sindicos porlos ejercicios económicos Nros. 55 y 56 8. Determinación del presupuesto anual al Cemité de Auditoria para el ejercicio aconomico Nro. 56. 9. Determinación de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio económico Nro. 55, 10. Designación de Contador Certificante para el ejercicio económico Nro. 56 y determinación de su remuneración 11. Ampliación del monto del Programa Global para la emisión y reemisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) vigente por un valor nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta US\$ 600.000,000, para alcanzar un monto máximo en circulación de US\$ 1,000,000,000 (dólares estadounidenses mil millones) o su equivalente en otras monedas y/o unidades demedida. o valor. 12. Delegación de facultades en el Directorio, con facultad desubdelegar, de las más amplias facultades relativas al Programa referido en el punto 11° y las emisiones de obligaciones negociables bajo el mismo Buenos Aves, 03 de septiembre de 2024 EL DIRECTORIO NOTAS: A los electos previstos en el artículo 67 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. T.O. 1984 y en el artículo 70 de la Ley 26,831 la documentación aludida en el punto 2., se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social de Marcelo T. de Alvear 590, 3º piso, Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Para la concurrencia a la Asamblas los accionistas deberán depositar constancias de suscuentas de acciones escriturales expedidas por la Caja de Valores S.A., a efectos que se inscriba en el libro de asistencia, lo que deberén cumplimentar personalmente de lunes a viernes. en dias hábiles, de 10.00 a 16:00 horse, hasta al dia 18 de octubre de 2024 inclusive, en el domicilio de la sede social antes mencionado. Las registraciones de asistencia a la Asamblea se iniciaran a las 13:30 horas dei dia de sucelebración. Para participar de la Asamblea los accionistas y/o quienes concurran en su representación, deberán dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 22, 24, 25 y 26 del Capitulo II del Título Il de las Nomas de la Comisión Nacional de Valores y sus modificatonas (N.T. 2013 y mod.). El mecanismo previsto para el desanollo de la Asamclea es únicamente de forma presencial. ALBERTO EDUARDO MARTINEZ COSTA Presidente



La medida cayó mal en los intendentes de la Provincia y algunos, como Zurro, no descartan judicializarla



El Gobierno tiene todas las fichas puestas en el blanqueo

CLAVE PARA LA ECONOMÍA

### Alertan por el pago de un impuesto para acceder al blanqueo

Especialistas advierten sobre una falla para pagar el tributo "otros bienes" con los fondos de la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA), fundamental para acceder al beneficio

\_\_\_ Lucrecia Eterovich

\_\_\_\_leterovich@cronista.com

A 19 días de la finalización de la "Etapa 1" del blanqueo de capitales, la gran apuesta del Gobierno para la reactivación económica, los tributaristas alertan sobre cuestiones claves que aún no se definieron.

A la espera de la prórroga por parte del ministro de Economía, Luis Caputo -faculta dada por ley- tanto contadores como abogados alertan sobre las controversias y la falta de resoluciones por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que desincentivan la adhesión.

"Tema urgente que tienen que arreglar en la AFIP es la posibilidad de pagar el impuesto del blanqueo con fondos que se depositaron/transfirieron a la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CE-RA)", escribió en X el socio de Expansion, Diego Fraga.

Ya que si bien el artículo 31 de la Ley 27.743 estableció que si los fondos de la CERA son transferidos a la AFIP para pagar el impuesto especial de regularización "no se deberá realizar retención alguna", los sistemas operativos para hacerlo no estarían.

"No están preparados los sistemas y no hay indicios de que eso cambie", destacaron puertas adentro del organismo. Frente a la consulta de El Cronista a fuentes oficiales de la AFIP no hubo respuesta hasta el

Así, hasta la fecha (11 de septiembre de 2024), en el caso de que se regularice efectivo y "otros bienes" por un monto superior a u\$s 100 mil (valor del Mínimo No Imponible, MNI) no se podría pagar el impuesto por este último con los fondos que se encuentren en la CERA.

"Si quisieras usar los fondos de la CERA para pagar el impuesto (por superar el MNI de u\$s 100 mil), deberías mandarlo a una cuenta común, por lo que te retendrían 5%", destacó Fraga, por lo que no se estaría cumpliendo con lo que estipuló la ley.

Los movimientos de AFIP

A pesar de que la "Etapa 1" no termino, la semana pasada se conoció que el organismo que lidera Florencia Misrahi ya se encuentra fiscalizando a los contribuyentes que ingresaron al blanqueo y mira de cerca a quienes aún no lo hicieron.

"Nos estamos preparando para el día después del blanqueo (que ya es hoy) y la moratoria", aseguró una fuente de primera línea de AFIP a este medio. Lo que incluye trabajo conjunto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) para la generación de mejores prácticas respecto a sistemas y fiscalización internacional.

Y el cruce de información va desde con propia (declaraciones juradas presentadas, bienes registrables, depósitos bancarios, entre otros) hasta regímenes del país (CITI Escribanos, Migraciones, Dirección Nacional de los Registros del Automotor) y el exterior. PRIMERA DE SEPTIEMBRE

### Licitación: suba de tasas y refinanciación de todos los vencimientos

\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

La Secretaría de Finanzas, comandada por Pablo Quirno, informó que el Tesoro colocó deuda en pesos por \$6,99 billones y consiguió refinanciar los vencimientos de la semana. Con esta licitación, la primera de septiembre, el Tesoro convalidó una leve suba de tasas respecto de la subasta previa.

Finanzas ofreció seis letras capitalizables (LECAP) a tasa fija y tres bonos atados a la inflación (BONCER) por los que recibió ofertas por \$7,24 billones y por los que adjudicó \$6,99 billones. Los vencimientos de la semana eran por \$6,97 billones, por lo que la licitación cerró casi sin financiamiento extra, algo que sostuvo durante licitaciones anteriores.

Este mes será el de mayor carga del año ya que tendrá vencimientos por cerca de \$14 billones.

En la licitación de este miércoles, casi la mitad se orientó hacia tres LECAP de corto vencimiento. \$2,18 billones fueron a la letra que vence en diciembre de 2024 con una tasa nominal anual de 3,75%, pero que representa la tasa efectiva mensual al precio de corte y que capitaliza a una TEM de 4,50%. \$1,25 bi-

llones fueron a la que vence en febrero de 2025 con una tasa de 50,63% y \$608.909 millones con vencimiento en marzo con una tasa de 51,64%. A estos tres instrumentos, la secretaría les había fijado un tope para evitar la concentración en vencimientos a corto plazo.

En la LECAP con vencimiento en abril y una tasa de 52,75% adjudicó \$995.916 millones, en la de mayo (54,61%) adjudicó \$717.552 millones y en la de septiembre (59,14%) adjudicó \$828.692 millones.

En los bonos atados a la inflación, la mayor colocación se concentró en marzo de 2025 con \$235.082 millones. Con vencimiento a marzo 2026 colocó \$153.370 millones y a marzo 2027, \$23.497 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el martes por la noche que su cartera tenía la liquidez necesaria en el Banco Central para hacer frente a los vencimientos en el que caso que los bancos no quisieran refinanciar su deuda.

Esto, explicó, se daría por una reactivación de la economía que impulsaría la demanda de pesos y llevaría a la remonetización y la mayor demanda de créditos.

La próxima licitación será el 26 de septiembre y enfrentará vencimientos por cerca de \$7 billones.....

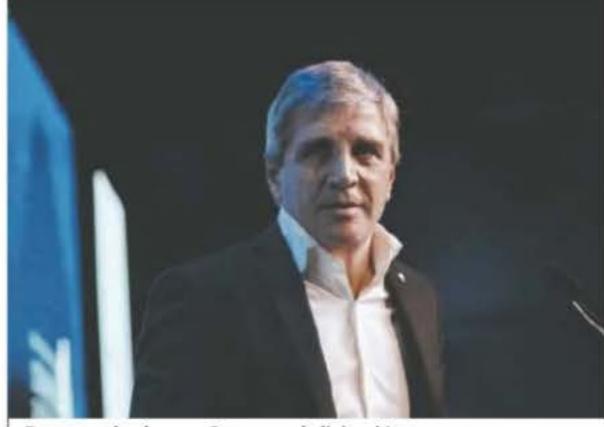

Buen resultado para Caputo en la licitación



## Calidad que impulsa. Cercanía que potencia.

► Auditoria ► Consultoria ► Impuestos y Legales ► Outsourcing & Payroll



11

EL PLAN MILEI

## Inversores de EE.UU. "la ven" pero esperan más reformas y apoyo social

Ven a Argentina como un país "amigo y aliado" pero esperan que consolide el apoyo político y social al plan, que se recupere la actividad y que arranque una "fase 2" con foco en temas micro

DENVIADA ESPECIAL



Florencia Barragan fbarragan@cronista.com Desde Washington DC

Desde que asumió la presidencia, hace menos de un año, Javier Milei viajó a Estados Unidos en 5 oportunidades en busca de inversiones.

Esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, ante la noticia de que el mandatario presentará él mismo el Presupuesto 2025 el domingo por la noche, volvió a dejarles un mensaje directo a las empresas. "El compromiso del presidente con el orden macroeconómico es inigualable. Ésa es la mayor garantía que inversiones puedan tener", enfatizó.

Desde Washington DC, El Cronista consultó a diversas fuentes del mercado acerca de si se planea una "lluvia de inversiones". La primera respuesta es que consideran que Milei va por el camino correcto, que hay un apoyo completo al rumbo y que Argentina es un país "amigo y aliado" de Estados Unidos. En palabras de Milei, aseguran que "la están viendo".

Sin embargo, todavía consideran que faltan algunas señales para que se de este proceso de aumento de inversión extranjera directa en 2024.

### **DUDAS DE EMPRESARIOS**

Por un lado, las dudas no son sobre el programa de Milei o su convicción para implementarlo, sino si va a poder conseguir el apoyo para consolidarlo, de parte de la política y del Congreso, pero también de parte de la sociedad.

Está la sensación de que las reformas abren puertas, pero están todavía "a mitad de camino", sobre todo porque siguen las restricciones cambiarias a los movimientos de capitales. Sin embargo, hay optimismo de que lo pueda lograr, pese a las dificultades de la fragilidad económica.

Se sabe en el mercado que también está el dilema de si es "primero el huevo o la gallina": si tiene que comenzar el flujo de inversiones para saltar a los u\$s 20.000 millones anuales y estabilizar la macro, o si primero tienen que darse las condiciones para que lleguen las inversiones, con apertura de cepo.

Además, aclaran que en cualquier plan de inversiones de una compañía se llevan adelante planificaciones, que incluso suelen ser regionales, no de un día para otro según un gobierno. En este punto, actualmente afecta el efecto recesivo y la alta capacidad instalada en algunas compañías. Por eso es que algunas inversiones podrían llegar en 2025 con la condición de que se confirme una recuperación de la actividad económica.

### LA MICRO

Desde la micro, las empresas apoyan las ideas del Gobierno de desregulación y baja de impuestos. Pero consideran que todavía falta.

En sectores tecnológicos, por ejemplo, medidas como una protección a la innovación vía patentes ayudarían a las inversiones. Se sigue de cerca qué



El sector más fuerte hoy es la minería; junto con infraestructura y telecomunicaciones son "críticos"

hará el Congreso en la ley de inteligencia artificial.

Además, se espera que en algún momento arranque una "fase 2", con políticas de mejoras impositivas enfocadas en sectores que puedan dar un salto exportador, pero también que mejoren la productividad y competitividad, con impuestos menos distorsivos y una mejora en la logística.

### **POR SECTORES**

En Estados Unidos, los sectores que se miran de cerca para invertir son el agro, la energía y la economía del conocimiento. Los hidrocarburos y los minerales se valoran desde una mirada geopolítica. Se valora el capital humano que hay en el país.

Actualmente, el sector más fuerte es la minería, sobre todo en el litio.

Los minerales, junto con sectores como la infraestructura o las telecomunicaciones, son considerados "críticos", por lo que se mira con preocupación la presencia de China en estas áreas.\_\_\_

### CONVOCATORIA MANIFESTACIONES DE INTERÉS CONTRATACIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE FIRME

La presente Convocatoria tiene como objeto recibir manifestaciones por parte de interesados en confratar la prestación del Servicio de Transporte Firme de gas natural en el Sistema de tos, desde el punto de interconexión del Gasoducto Presidente Nestor Kirchner ("GPNK") en Salliqueló hasta la zona GBA ("Servicio de Transporte Firme"), que le permitirà a tgs evaluar la factibilidad técnica, econômica y financiera de ejecutar una obra de ampliación que complemente las ampliaciones a ser ejecutadas en el GPNK, a los efectos de posibilitar el abastecimiento a las áreas en las que se ubica la demanda.

En ese marco, tgs invita a los interesados a consultar los términos de la Convocatoria en su página web www.tgs.com.ar, y a presentar sus Manifestaciones de Interès hasta las 12 horas del día 24 de septiembre de 2024 en las oficinas de tgs, ubicadas en la catte Cecilia Grierson 355 Piso 26" (C1107CPG), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cualquier información adicional podrán comunicarse con el Lic. Anibal Fernández Folatti (anibal fernandez@tgs.com.ar).

▶ #CASHTAG

Jairo Straccia Periodista



## La recuperación del consumo será leve, desigual y más pobre

espués del derrumbe que está experimentando el consumo, habrá una leve recuperación en 2025 pero aún así quedaría por debajo de los niveles de la pandemia y tardaría al menos dos años en volver a los ratios de 2023, de acuerdo con el último informe la consultora NielsenIQ que se difundirá en los próximos días y que El Cronista adelanta en exclusiva.

Además, el trabajo describe un escenario de mayor desigualdad ante las góndolas, ya que si bien crece la venta de productos premium, cada vez más gente pasa a comprar marcas más económicas mientras apela a todo tipo de estrategias para llegar a fin de mes.

El informe proyecta que este año la caída en las ventas será del 16,6% y que el año que viene habrá un rebote del 5,1% que de todas maneras dejará un nivel de gasto de los hogares por debajo del año del aislamiento obligatorio por el Covid19.

"La pérdida de poder adquisitivo que se ha sufrido en Argentina, no se recuperará rápidamente, sino que se dará de forma lenta y paulatina y que podría extenderse por al menos dos años, siempre y cuando la economía se mantenga estable", subraya Javier González, Líder Comercial de NIQ Argentina, filial de la firma líder en tendencias del consumidor a nivel mundial.

Será entonces un proceso que llevará a acostumbrarse a otra forma de vida que se moldeó en el ajuste. Se consolida un consumidor que hace lo que puede para llegar a fin de mes. Un 51% dejó de salir a comer afuera, un 49% está relegando compras de indumentaria, en tanto que un 42% responde que recortó en vacaciones y ocio. En un 37% de los casos, además, se dejó de ahorrar y en un 32% la respuesta es que se pospusieron refacciones importantes en el hogar.

El dato de ese relevamiento es que aparece por primera vez con un 22% de las respuestas el hecho de que la gente empieza a recortar también en alimentos, sobre todo si no son estrictamente necesarios. Saluden a la picada, los snacks o esa golosina que era un gustito, porque se fueron en este contexto y no se sabe cuándo volverán.

Es un punto delicado en un contexto de aumento de precios de bienes regulados como la energía o el transporte. Según NielsenIQ, un 68% de los ingresos de los sectores medios se destina a cubrir las necesidades básicas, es decir, alimentos y bebidas no alcohólicas, ropa y calzado, transporte, vivienda y servicios, salud y educación.

En los sectores de menores ingresos, esa porción del gasto llega a ser del 73%. Cada peso que aumente por ejemplo el colectivo en la zona metropolitana, cada vez que no rija un descuento que antes cubría el boleto integrado, ¿qué otros recortes de consumo los obli-



gará a hacer?

La pérdida del poder adquisitivo hasta acá ha sido tal que llevó el ingreso disponible para consumo por debajo de lo que había sido el derrumbe cuando se cerró la economía por la pandemia, un fenómeno que según la firma de análisis de consumo es mucho más crudo en los sectores más vulnerables.

Es cierto que la inflación, por más que pareciera amesetada en torno al 4% desde mayo, ha dejado de ser la protagonista en la experiencia de compra. En diciembre, según NielsenIQ un 81% de las categorías de bienes en el consumo minorista registraba remarcaciones, mientras que ahora sólo un 51% tiene subas, en tanto que un 27% se mantiene igual y un 21% de las categorías incluso registra bajas, en muchos casos a través de

promociones.

Sin embargo, la vida del ajuste en el consumo se traduce en un traspaso sostenido a los productos de marcas más baratas, como reconoce un 53% de los consumidores encuestados. Pero también, un 47% responde que a lo largo del año ha pospuesto una compra hasta que entró en una promoción, mientras un 40% empezó a hacer compras de bienes de segunda mano en rubros donde antes compraba nuevo. Un 23%, en tanto, admite a su vez que pidió dinero prestado para mantener niveles de consumo.

El empobrecimiento del consumo se traduce en estrategias de ahorro que los técnicos llaman "downtiering", es decir, la búsqueda no sólo de marcas más económicas, sino también de envases más grandes que permitan cuidar el gasto al máximo.

El jabón para lavar la ropa en formato para diluir ayuda a ahorrar hasta un 20% respecto de los líquidos regulares, y los jabones en polvo llevan el ahorro hasta un 30%. El aceite de marcas propias de supermercados de botellones de mayor tamaño se consigue hasta 40% más barato que el promedio. Se buscan también los champúes de marcas populares y los envases gigantes, por más que el pelo sufra más de la cuenta.

Lo novedoso es que la pauperización de una parte del consumo empieza a convivir con el crecimiento en simultáneo de los segmentos más premium. "El consumo empieza a polarizarse", indica el trabajo, que refleja incrementos de ventas de productos más caros de cosmética y tocador así como de bebidas. Como en la política, se licúa el centro: se achica en paralelo la canasta de bienes de marcas mainstream.

Puede llegar el correlato de una sociedad más desigual que esté empezando a moldearse en los primeros nueve meses de la administración de Javier Milei. Respecto de 2018, la Argentina se está sumando al lote de los países con más diferencia entre el llamado segmento ABC1 y los estratos más pobres de la región, junto a Brasil y a Chile.

Los cambios se empiezan a reflejar en la pirámide poblacional por nivel socioeconómico. Hoy, un 53% se ubica según el ingreso por persona en el segmento más bajo, cuando hace seis años ese número era 50%. Esos tres puntos los perdió el nivel medio, que bajó de 45 a 42%.

### **Gases medicinales**

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 54/2024

Imputación preventiva: \$91.850.000. Apertura: 26/09/24 - 9:00 hs.

Gases medicinales con entrega inmediata. Período de 6 meses para el Hospital Provincial de Niños Zone Norte "Dr. Roberto M. Carra", EXPTE N.º 803/2024. FORMA DE PAGO: 60 DIAS F/FACTURA. SELL ADO FISCAL 52.268. PLIEGO A DISPOSICIÓN EN: Www.santafe.gov.ar (compras) y Oficina de Compras Summistros y Patrimonio del Hospital de Niños Zona Norte Dr. Roberto M. Carrá, direccióntinzh@santale.gov.ar comprashinzh@santafe.gov.ar T.E. 0341-4893300. Horado: 7.00 lis a 12:30hs. VALOR DEL PLIEGO: 536.800. Mediante Depósito en cuenta bancaria: Cuenta N.º 9001/04 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Sucursal 599 hasta un II) dia antes de la apertura de ofertas o Transferencia Bancaria Cuenta de ciedito. CC. 699-8XXII/04. Pesos. CBU credito 3300590515990000001042. La soleta de depósito que debera adjuntanse a la propuesta correspondiente, debera presentarse en la Oficina de Compras del Hospital Poial, de Niños Zona Norte. Av. De los Trabajadores 1331.

santafe.gob.ar



El Juzgado Nacional de Primera matancia en la Civil Nº 97, a cargo del Dr Anel Igradio Fograni, Secretaria Unica a mi cargo, con ede en Air. De los trimigrantes 1950 Piso 5 - de esta Ciudad Autonoma de Bueiros Aires, comunida por dos illas que en los autos Semiturados "GIANATTASIO GERMAN DAVID E/ COSTA SAAVEDRA JESSICA PAULA S/EJECUCIÓN HIPOTECARIA" Expite. Nº 69381/2012, que el Martillero Publico José Sergio Wancier remetara el día 18 de Septiembre de 2024 a las 10:30 hs (EN PUNTO), en el Salón de Ventas de la Dirección de Subastas Judiciales sits en la calle Jean Jaures 545 de esta Capital Federal, el 50 % de bien inmueble sito en calle MORENO 2519/2521, Unidad Funcional N° 6, Departamento 4 Piso 1 de esta caidad, NOMENCLATURA CATASTRAL: Circ. 10; Sec. 20; Manzana: 17; Parcels 38, MATRICULA: 10-87/6; de esta ciudad, SUPERFICIE 57,750000 PORCENTUAL: 5,4800000. Segun constatación: se trata de un editidio antiguo de aprox. 60 años, de planta baja y primer para por escalera. La unidad se compone de un star comedor de 8x3 aprox, con cocina integrada hacia atras 3 dormitorios de 4x3 aprox., un bano di banadera. No cuenta con suministro de gas. Piso de mosaico y madera en los domitonos. Son unos 60 metros cuadrados aprox. El estado de uso y conservación regular. El inmunida se encuentra ocupado por Barcerias Ramiraz DNI 85.671 052 en calidad de inquilina manifestando que la locación es de palabra con la dueña, que vive con su mama y una prima mayor de edad y su bebe 4 años Déan Romon Ramirez Baccenas, que manifesta no tenes DNI ninguna de las personas informadas se encontraban en el nomento de la constatución, todo ello según constantia a fs. 509 BASE. USS 20.000. Hago saber que el precio del remate deberá ser abonado en efectivo dolar biliéfe, o en su caso, el equivalente en pesca al cambió tipo vendedor del "dolar MEP" del día previo al pago. Seña 30%, Camisión: 3%, Arange de Subusta Apordada nº 10/98 0,25% y soliado de ley. DEUDAS: Aguas Argenticas: No registra deuda 28/4/2017 fs. 309; OSN: Partide Sin Deuda al 31/10/2017 fs. 345 ABL Impuesto Actualizado 598.015,96 sede judicial 5 38 726,73 at 27/05 /2024. AYSA: 5 1 377, 130,93 at 27/05/2024. EXPENSAS Capitally Intereses 5 665,723,10 mas correspondiente marzo 5 18.983,55 todo ello a abril de 2024. El inmueble podra ser visitado el día 16 de Septiembre 2024 en el horario de 12:30 a 14.00 homs. En el acto de suscribir el l'espectivo boleto de compraventa exigirà de guien o quienes resulten compradores la constitucion de domicilo legal dentro del radio de la Capital Federal, bajo apercibimento de que las sucesivas providencias se le tendrán pur notificadas en la forma y oportunidad previstas en el art. 132 del Código Procesal. Finalmente, rendirá ouentas dentro de ires illas de realizado el remate, bajo apercibimiento de párdido de la comissión (art. 554 del CPCCN), debiendo depositar el Importe correspondiente en la sucursal Tribunales del Banco de la Nación Argentina a la orden del Juzgado y como pertenecientes a estos autos. No se admite la compra en comisión ni por poder otorgado el mismo día del remate, debiendo encontrarse legalizado por el Colegio de Escribanos correspondiente con fecha anterior a la subasta. Hago saber que el adquirente en subasta judicial deberá atrontar el pago de las deudas que registra el immueble por impuestos, tasas, contribuciones y expensas devengadas antes de la oma de posesión, cuando el monto obtenido en la subasta no aicance para solventarios (art. 1939 del Código Civil y Comercial de la Nación). Para concurrir a los remates, el público deberá macribirse previamente a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn. gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas -Tramitirs: tumos registro y deberá presentarse el dia y hora asignado en Jean Jaures 545 Pb, CABA, con el formulado que indica el sitio aludido. Buenos Aires, de septiembre de 2024,- Sandra Esposito. Secretaria.

El Cronista Jueves 12 de septiembre de 2024

## ECONOMÍA AL DÍA El podcast de El Cronista

Todos los días te contamos lo que pasa y te hacemos la economía más fácil.



Un nuevo capítulo de Lunes a Viernes

**ESCUCHANOS** 





# Finanzas & Mercados

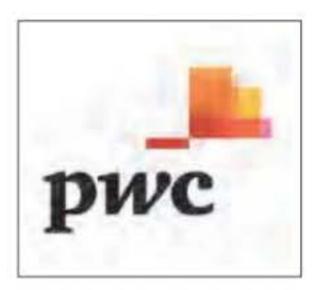

LAS OPCIONES MÁS BUSCADAS EN EL MERCADO

## Crecen las inversiones en fondos por blanqueo: u\$s 7,7 millones en un día



Fluyen inversiones del blanqueo a fondos de renta en dólares y corporativos; fiesta en la Bolsa. BLOOMBERG

Acumulan u\$s 16,5 millones desde el arranque. Los depósitos en bancos superaron los u\$s 20.000 millones por el cash del blanqueo. Estiman alcanzará ya u\$s 3000 millones esta semana

Mariano Gorodisch

\_\_\_ mgorodisch@cronista.com

Muchos ahorristas piensan, erróneamente, que se debe esperar hasta el 1º de octubre para invertir el dinero blanqueado, cuando en realidad ya se puede hacer. De hecho, el martes fue el récord en solo día de suscripciones a los fondos comunes de inversión (FCI) especializados para el blanqueo. Alcanzaron los u\$s 7,7 millones. El lunes, habían sido u\$s 2,1 millones y el viernes pasado, u\$s 4,3 millones. Fueron cifras muy por encima de los u\$s 480.000 del miércoles de la semana pasada y de los u\$s 230.000 del jueves.

En total, los FCI del blanqueo ya suman u\$s 16,5 millones

desde su origen. La sociedad gerente que lidera las suscripciones es Allaria, que tiene cuatro entre los top ten. El fondo de renta fija en dólares de corto plazo, lleva u\$s 7,8 millones, mientras que el fondo de renta fija en dólares corporativo local suma u\$s 1,4 millón. El fondo que armó Allaria de activos de renta fija en dólares global con excepción de Argentina va por los u\$s 800.000, y con su fondo de renta mixta, ya recolectó 300.000 dólares.

El segundo puesto es para la sociedad gerente Investis, que captó mayormente para su fondo de renta fija en dólares global, con excepción de Argentina, con u\$s 2,7 millones; seguido por otro de renta fija en

dólares corporativo local, con u\$s 500.000; y luego con el de renta fija en dólares global que incluye a la Argentina, con 300.000 dólares.

A continuación en el ranking de fondos receptores se ubica la sociedad gerente del BBVA, con su fondo de renta fija en dólares discrecional, que lleva suscriptos u\$s 1,1 millón.

Detrás se ubica hasta ahora la sociedad gerente de Balanz, con su fondo de renta fija en dólares corporativo local, por 300.000 dólares. Le sigue la sociedad gerente de Adcap, con un fondo de renta fija en dólares global que incluye Argentina, que lleva ya u\$s 200.000, de acuerdo con un ranking que dio a conocer a sus clientes la consultora 1816.

Los depósitos privados crecieron u\$s 119 millones el viernes pasado, última cifra del Central, y alcanzaron los u\$s 20.062 millones, tras haber aumentado u\$s 1453 millones desde el 14 de agosto pasado. El crecimiento de los depósitos, explicado por el blanqueo, se aceleró en lo que va del mes sumando u\$s 919 millones en siete jornadas.

En uno de los bancos líderes del sistema ya llevan 12.349 cuentas abiertas (1685 en pesos y 10.664 en dólares) con \$ 5100 millones y u\$s 272 millones de blanqueadores. Si se extiende su market share al resto del mercado, para el fin de esta semana ya se habrá alcanzado un total de u\$s 3000 millones de cash exteriorizado en 120.000 cuentas.

Revelan, en estricto off the record, que actualmente 97% de las cuentas son de personas físicas, mientras el 96% de los fondos blanqueados en dólares se hicieron por depósitos en efectivo, siendo sólo un 4% por transferencias desde el exterior. A la vez, remarcan que se aceleró la apertura de cuentas en septiembre con un promedio de altas diaria de 900 cuentas.

En uno de los brokers que más cuentas minoristas mueve, relatan que ya abrieron 100 cuentas especiales de regularización de activos (CERA) con un promedio de u\$s 80.000 cada una. "Es mucho teniendo en cuenta que el grueso de la plata queda en los bancos sin ser invertida, porque piensan que deben esperar hasta el mes que viene para poder hacerlo, lo que es incorrecto, porque desde ahora mismo ya pueden generar interés", advierten.

Diego Fraga, socio de Expansion Business, explica que esta circulación de dinero entre cuentas especiales permite a los prestadores de bienes y servicios aceptar este nuevo "medio de pago", mediante dólares en cuentas especiales, que puede, a la vez, ser utilizado sin pagar el impuesto del blanqueo para los amplios destinos de inversión que admite el régimen, como bonos, acciones, FCI u ON.\_\_

DÓLAR EN LEVE ALZA

### La demanda de importaciones no se detiene y las reservas lo registran

\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

En una plaza reducida, el dólar blue aumentó ayer por segundo día consecutivo, esta vez 0,4% y cotizó a \$ 1285, ante la retracción de oferta. En tanto, las variantes en el mercado financiero mostraron resultados más equilibrados, con un alza del 0,2% para el "contado con liquidación" (CCL), que cerró en \$ 1256, y sin cambios para el MEP que finalizó en 1230 pesos.

"¿Es una buena oportunidad para comprar dólar MEP?", se preguntó Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba Retail, en relación con el retraso del dólar. "Podemos decir que aumentó por debajo del índice de inflación; en lo que va del año ronda el 87%. Si bien sufrió distintos aumentos -recordó Di Trolio-, con un fuerte pico de \$1450 hace unos meses, este es un muy buen momento para adquirir dólar MEP y aprovechar su precio, ya que se desconoce cuánto tiempo se mantendrá esta diferencia".

### RESERVAS

En medio de este panorama, el Banco Central logró hacerse de u\$s 21 millones en operaciones de mercado, que de todos modos no alcanzaron para que las reservas internacionales brutas terminaran la jornada con un resultado negativo de u\$s 26 millones ante la demanda importadora. Como se presumía, tras la reducción de diez puntos de la alícuota del impuesto PAIS, se reactivó una demanda paralizada a la espera de la medida que abarata las compras de bienes del exterior. Igual, en el mes las reservas del aumentan u\$s 502 millones y en el año, u\$s 4148 millones.

Por su parte, el tipo de cambio mayorista quedó en \$ 959,50 mientras que el valor en el Banco Nación fue de \$ 978, y el promedio en los bancos, de 994,24 pesos.\_\_



Kamala Harris en Wall Street: el mercado no pudo escapar al debate, pero los ADR argentinos, si. BLOOMBERG

RIESGO PAÍS, CLAVADO EN 1445 PUNTOS

## En Wall Street, a pesar del contexto, los ADR argentinos subieron hasta 7%

Los activos de renta variable anotaron nuevas subas y el índice S&P Merval volvió a superar los u\$s 1400. Wall Street, muy inestable tras el debate presidencial y el dato de inflación

\_\_\_ Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

La volatilidad de ayer en Wall Street fue contundente. La cautela de los inversores tomó vigor tras el debate entre Donald Trump y Kamala Harris y luego del dato de inflación. Pero, una vez más, los ADR argentinos resistieron a la presión externa y se alzaron con ganancias de hasta 7 por ciento.

La buena performance de la renta variable argentina llama la atención en el mercado, teniendo en cuenta la gran influencia que habitualmente ejercen los activos estadounidense, que en las últimas jornadas no han logrado condicionar completamente a la demanda local.

Los activos de renta fija en dólares también vienen exhibiendo un buen desempeño, aunque en tono moderado. Ayer no fue el caso, ya que los Globales en Nueva York cedieron hasta 0,2% y el riesgo país se mantuvo en 1445 puntos. Pero en las últimas cinco ruedas estos títulos acumulan ganancias de hasta 2,5 por ciento.

El optimismo hacia los activos argentinos se reflejó ayer con subas de hasta 7% en los ADR en Nueva York, liderados por Corporación América, Central Puerto y Edenor, mientras en Buenos Aires el S&P Merval repuntó 3,1% en dólares y superó los u\$s 1400, por lo que nuevamente tocó máximos desde 2018.

Martín Genero, de Clave Bursátil, destacó que aparecieron más recomendaciones de entidades influyentes. Ahora, nuevamente, vino de Bank of América, que mantuvo su perspectiva positiva e incrementó los precios objetivos para energéticas como Pampa, Edenor y Central Puerto.

También jugó a favor que en Diputados se lograra sostener el veto de Milei a la nueva fórmula de jubilaciones, pero el economista Gustavo Ber resalta que el proceso de recuperación de las acciones ya venía desde antes, sostenido por el avance en el ordenamiento macroeconómico, el blanqueo y recomendaciones de bancos internacionales.

Además, de acuerdo con Martín D'Odorico, de Guardian Capital, los activos argentinos están en un contexto favorable, debido a que la expectativa de baja de tasas de la Fed, el conflicto en Medio Oriente y la incertidumbre por las elecciones en Estados Unidos hace que haya mayor movimiento de capitales hacia los emergentes.

"La imagen positiva de Javier Milei se mantiene a pesar de las reformas de ajuste en el sector público y la reducción de subsidios. Las medidas promercado que está implementando generan confianza y su imagen favorable no disminuye, a pesar del riesgo asociado a un posible cambio de liderazgo en 2027", agrega.

Maximiliano Bagilet, de TSA Bursátil, destaca que "más allá del dato de inflación de ayer, levemente superior al esperado, se está viendo cierta reactivación en algunos sectores de la economía, después de varios meses de actividad a la baja, y obviamente los inversores están teniendo en cuenta eso".

Las acciones resistieron así a otra jornada de gran volatilidad en Estados Unidos. Los principales índices bursátiles de Nueva York, que arrancaron la jornada con pérdidas generalizadas de hasta 1,5%, terminaron con ganancias de entre 0,31% en el Dow Jones y 2,5% el Nasdaq, por lo que el S&P 500 avanzó 1,1 por ciento.

Si bien el debate por las elecciones presidenciales que se realizó la noche anterior entre Donal Trump y Kamala Harris pudo haber influido en los activos, los operadores coinciden en que tuvo mayor peso el dato de inflación, con la variación núcleo de 0,3% mensual por encima del 0,2% esperado.\_\_

ESTRATEGIA DE MERCADO

### La brecha entre los bonos AL30 y GD30 abrió oportunidades

... Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

La recuperación de los bonos soberanos en dólares de legislación local está generando cambios y nuevos arbitrajes en el mercado. La brecha entre los títulos Bonar y Global se achicó hasta niveles mínimos desde 2021, en el marco de la normalización de la curva de la deuda por mayor confianza de los inversores.

El spread entre los bonos soberanos en dólares de ley local (Bonar) y extranjera (Global) se ha venido reduciendo en las últimas jornadas y las cotizaciones ya se encuentran en niveles muy cercanos, lo cual no es habitual debido al mayor y menor valor que tiene cada título en base a su legislación.

El equipo de research de Facimex Valores destaca que, tras los movimientos que se registraron en los títulos de deuda soberana en dólares de las últimas jornadas, las paridades de los Bonares que vencen en 2030 (AL30) y los Globales que caducan ese mismo año (GD30) se encuentran prácticamente en los mismos niveles.

En ese sentido, detalla que, tomando precios MEP de las últimas jornadas, el GD30 (Global) muestra una paridad de alrededor de 59,3%, mientras que el AL30 (Bonar) es de 58,5%, por lo que el spread entre ambos títulos se encuentra en torno a 1,01.

El bróker de inversión destaca que el diferencial por legislación no estuvo en niveles tan bajos desde 2021, cuando la intervención cambiaria del BCRA generó diferencias sustanciales entre bonares y globales. Además, resalta que pocas veces estuvo en niveles como estos desde la reestructuración de 2020.

Por lo tanto, ve atractivo pasarse de AL30 a GD30 para aprovechar la poca diferencia, ya que "si bien el spread por legislación debería mantenerse en torno a mínimos en un escenario en que la curva argentina va gradualmente normalizándose, el trade permite ganar la protección legal de los globales casi sin resignar paridad".

El equipo de Adcap Grupo Financiero coincide en que siempre es conveniente aprovechar los momentos de menor spread entre los bonos de deuda en dólares para pasarse de legislación local a extranjera, debido a la mayor seguridad que brindan.

El analista financiero Pedro Moreyra afirma que el recorte del spread entre los bonos de legislación local y extranjera es resultado de las fuertes subas que registraron las cotizaciones de los Bonar desde principios del mes pasado, lo que demuestra mayor confianza del mercado respecto al pago de la deuda.

El spread de cotizaciones entre los títulos soberanos Bonar y Global se redujo hasta tocar mínimos desde 2021

Recomiendan pasarse de ley local a extranjera para aprovechar la pequeña diferencia de precios y tener más protección

"Es importante recordar que los bonos Global son títulos de deuda emitidos bajo ley extranjera. Por lo tanto, se considera que cuentan con una 'plusvalía' ante un evento de default por estar respaldado por el tribunal de Nueva York, en lugar de un tribunal local", destaca.

De acuerdo con Moreyra, si se observa sólo la parte corta de la curva de los bonos, en este momento el ratio entre el AL30 y GD30 está en mínimos del año, lo que "presenta una oportunidad para rotar tenencias de títulos que rigen por ley local a extranjera, buscando una mejor cobertura por legislación, aprovechando el menor spread".

EDICTO a publicar en el diario "EL CRONISTA COMERCIAL - El Juzgado Nacional de primera instancia en lo Civil Nº 54 a cargo del Dr. Eugenio R. Labeau, Secretaria única a cargo de la Dra. Fabiana Salgado, en al marco de los autos caratulados "VENTURA MARIO JOSE MARCOS S/SUCESION AB INTESTATO" Expte. 60314/2011, cita por tres dias desde la facha de su primera publicación a los herederos y acreedores de VENTURA MARIO JOSE MARCOS por el termino de treinta días, a efectos de hacer valer sus derechos. En la Otudad Autónoma de Buenos Aires, a los 03 días del mes de septiembre de 2024.

LARGA VIDA A LA TASA

## El carry trade se impone como estrategia en pesos ante la calma cambiaria



Prevén que seguirá el dólar planchado por la intervención oficial y el blanqueo, lo que le da vida al peso

En 2024 la tasa en pesos rindió 17% en dólares. Hacia adelante, la estrategia podría perdurar si el mercado busca oportunidades en pesos para ganar en dólares. Cuáles son los bonos elegidos

\_\_\_ Julián Yosovitch

\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

El peso se sigue apreciando y el tipo de cambio sigue apuntando a la baja. Si bien la caída del dólar permite que los inversores se pasen a divisa a precios cada vez más bajos, la alternativa es posicionarse en activos en pesos que permitan ganar una determinada tasa y, con los intereses cobrados, volver a dolarizarse.

Si durante el periodo de inversión en dicho activo en pesos subió menos que lo que rindió el activo, el inversor va a ganar intereses en dólares. Esto es el famoso carry trade, en el que el inversor apuesta en pesos, especulando que el dólar no suba, o suba menos que la tasa del activo en cuestión, y luego dolarizarse, permitiendo ganar en dólares mientras se posiciona en instrumentos en moneda local.

Nery Persichini, head de es-

trategia de GMA Capital, agregó que las elevadas tasas nominales en pesos de nuestro mercado (que compiten contra una inflación en descenso, pero aún de magnitud) han llevado a un nuevo período exitoso de carry trade. "A pesar de cierta volatilidad en el dólar financiero a partir de abril, el plazo fijo ha dado rendimientos extraordinarios en dólares. Estos han sido de 17% en los primeros ocho meses del año, el mayor registro en más de una década", detalló.

El tipo de cambio acumula una merma del 13% desde sus máximos, y el flujo de dólares por el blanqueo y los datos macro actuales y esperados, permite especular con que el dólar va a seguir estable en las próximas semanas.

Los analistas de Grupo IEB ven valor en apostar a estrategias en pesos, dada la calma cambiaria. "A pesar de que el tipo de "Pensamos que los dólares seguirán estables el próximo mes permitiendo continuar con la estrategia de carry", según Grupo IEB

"Actualmente consideramos un punto de entrada atractivo en los bonos CER", indicaron desde Research Mariva

cambio está cerca de estos valores mínimos, el BCRA todavía tiene dólares para seguir interviniendo, dado la buena performance de compras en el MULC en agosto", dijeron. Agregaron que "durante septiembre podrían ingresar algunos dólares provenientes de la multa del blanqueo, por lo que pensamos que los dólares financieros seguirán estables durante el próximo mes permitiendo continuar con la estrategia de carry estando posicionados en activos en pesos".

Los analistas de Cohen indicaron que siguen favoreciendo el carry trade. "Más allá de la tensión cambiaria latente, la brecha debería seguir estable en el corto plazo gracias al ingreso de dólares por el blanqueo y a la demanda excepcional de pesos para pagar el adelanto de Bienes Personales. Bajo este esquema, las perspectivas de carry trade se mantienen buenas especialmente porque el Gobierno aún cuenta con poder de fuego para intervenir sobre los dólares financieros", dijeron desde Cohen.

### Las apuestas en pesos

Por lo tanto, y bajo la expectativa de que el dólar va a seguir estable, los analistas ven valor en títulos en moneda local con el objetivo de que el carry trade siga siendo favorable para las inversiones. De esta manera, si es que el carry trade mantiene su racha positiva, los inversores que están posicionados en dólares podrían desarmarla, pasarse a pesos y apostar a instrumentos en moneda local, para ganar la tasa y luego volver a dolarizarse. La pregunta clave es en qué invertir si es que se venden dólares y se busca aprovechar las estrategias de carry.

En términos de estrategia, los analistas de Grupo SBS siguen viendo valor en el tramo 2026 en CER y para estrategias de carry trade de corto plazo, ven valor en las Lecap. "Para aquellos que apuesten por posiciones de *carry* trade, el Gobierno ha dado muestras de que su objetivo principal es el de contener la inflación aún al costo de menos reservas. Quienes consideren que la calma cambiaria en el CCL puede persistir, pueden ver valor en hacer tasa en Lecap cortas", dijeron.

Actualmente, el tramo corto de la curva de Lecap opera con tasas de entre 3,4% y 3,5%, mientras que el tramo más largo rinde entre 3,7% y 3,8% (TEM).

Finalmente, en cuanto a las inversiones, desde Research Mariva prefieren una estrategia igualmente ponderación entre el extremo corto de los bonos CER y las Lecap. "Actualmente consideramos un punto de entrada atractivo en los bonos CER. Nuestra preferencia está en los bonos TX26 y TZXD5. Preferimos una estrategia con ponderación equitativa entre el extremo corto de los bonos CER y los Lecap, ya que tiene una mejor cobertura ante los diversos escenarios", afirmaron.\_\_\_

ON DE EDENOR

### Esperan nuevas mejoras del contexto para una salida al mercado

\_\_\_ El Cronista
\_\_\_ Buenos Aires

En el actual contexto financiero, la distribuidora de energía Edenor realizó sondeos orientados a conocer las condiciones disponibles en el mercado de capitales para obtener financiamiento internacional mediante la emisión de una Obligación Negociable (ON).

"Las consultas generaron una buena repercusión entre inversores que mostraron interés en participar en una emisión de este tipo", confió la compañía.

Sin embargo -explicó-, "la empresa considera que las condiciones para una compañía del perfil de Edenor en Argentina deberían seguir mejorando en los próximos meses". Por eso, "Edenor decidió postergar la transacción para un futuro cercano a la espera de que las condiciones mejoren", indicó la firma.

### ESTRATEGIAS

En el mercado, los analistas están esperando una mayor demanda de ON de compañías en la medida en que avance el proceso del blanqueo de capitales. Según los analistas, se espera una "sequía de instrumentos" en el mercado que podría potenciar la demanda y provocar nuevas caídas de la tasa de interés.

La baja del costo de financiamientos se viene notando, sobre todo en el sector energético, el mejor perfilado para la recepción de inversiones en el nuevo contexto financiero.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, señaló días atrás que el sector privado está logrando, por el contexto macroeconómico, mejores condiciones financieras incluso que la deuda soberana, según refleja el indicador de riesgo país, que ayer cerró a 1440 unidades.

La semana pasada YPF que tuvo ofertas por ON a 2031 por valor nominal de u\$s 1784,1 millones, más que triplicando el volumen máximo a colocar, de u\$s 500 millones, para recomprar títulos a 2025 y 2027. El rendimiento fue de 8,75% nominal anual.

Al igual que YPF, Pampa Energía logró una reducción de un punto de la tasa con una refinanciación con bonos por u\$s 400 millones para recomprar deuda al 2027, y con una tasa de 8,1 por ciento.\_\_

### El mercado espera un recorte de tasas de la Fed y un impacto positivo en la Argentina

El debate se cierne sobre la magnitud de la baja que decidirá la Reserva Federal de EE.UU. durante este año y si alcanzará los 100 o 125 puntos básicos. Viento de cola para activos locales

\_\_\_ Julián Yosovitch

\_\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

Los inversores en Wall Street esperan que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte la tasa de interés en septiembre y que de esa forma de inicio al ciclo de relajación monetaria, el cual duraría al menos hasta septiembre de 2025.

Se conoció el dato de inflación en EE.UU. Fue del 0,2% mensual en agosto y 2,5% interanual, en línea con lo esperado. Por otro lado, también se conocieron datos del mercado laboral. En agosto, la economía de EE.UU. creó 142.000 puestos laborales, por debajo de los 164.000 que esperaba el mercado. Si bien el desempleo bajo del 4,3% al 4,2%, se observó un enfriamiento del mercado laboral.

Dado el crecimiento del desempleo y la menor oferta del mercado laboral, ahora se espera una Fed más agresiva en su recorte de tasas.

Para septiembre, el mercado ve un 71% de probabilidades de que la Fed baje la tasa en 25 Puntos Básicos (PB). Luego, para la reunión de noviembre, el mercado espera un recorte de 50 puntos, con 52% de probabilidades. Finalmente, para diciembre, el mercado ve un 39% de chances de que se dé un recorte de 25 puntos, aunque también ve la misma probabilidad de que se dé una baja de 50 puntos. Por lo tanto, se debate hoy si veremos 100 o 125 puntos de recorte de tasas para 2024.

#### IMPACTO LOCAL

El hecho de que el ciclo de baja de tasas se esté por iniciar tiende a ser una buena noticia para los mercados emergentes. Esto es asi ya que su costo de endeudamiento tiende a bajar cuando la Fed recorta la tasa.

Sin embargo, si dicho recorte se da en un escenario de crisis económica (hard landing), el contexto no resulta tan favorable. Por ello, y a pesar del recorte de baja de tasas, la clave pasará "Un escenario de aterrizaje suave como el que espera el mercado podría beneficiar a la Argentina", según Juan Manuel Franco

por el escenario macroeconómico en el que se inicie dicho ciclo de relajación monetaria.

Eric Ritondale, economista jefe en Puente, entiende que un recorte de tasas podría beneficiar en mayor medida a las acciones locales.

"El recorte de tasa por parte de la Fed de al menos 25 puntos ya está incorporado en los activos. Un recorte de 50 puntos podría implicar una suba marginal, aunque no creemos que pueda ser un *driver* sustancial para los bonos locales. Puede ser algo más relevante para las acciones, donde algunas compañías locales como bancos o entidades del sector financiero

pueden verse beneficiadas".

Florencia Calvente, head de research de Conosur Investments, indicó que el mercado tiene incorporado un escenario de aterrizaje suave.

"El mercado espera que la actividad desacelere un poco, pero que se sostiene a buen ritmo. Por el lado de la inflación, se espera que baje y converja al 2%. En ese contexto, se proyecta que la Fed recorte la tasa en línea con las expectativas", afirmó.

Hacia adelante, Calvente encuentra valor en los activos locales. "Hoy, con un Gobierno que sostiene firme su postura fiscal y que mantiene el apoyo social, vemos mayor *upside* en los bonos, y seguimos cómodos con nuestra posición en soberanos en dólares, principalmente GD35, GD30 y Bopreal 2026 (BCRA), pensando en una eventual mejora del crédito soberano", detalló.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, detalló que el mercado descuenta al menos 100 puntos básicos de recortes en la tasa de referencia de la Fed.

Según Franco, esto es algo que ya está incorporado en los precios de los activos locales y globales, por lo que considera que un escenario de aterrizaje suave como el que espera el mercado, podría beneficiar a la Argentina.



## Negocios



### Subieron 5,6% alquileres en GBA

Fue durante agosto, según un relevamiento entre departamentos del portal inmobiliario Zonaprop. Un dos ambientes en GBA Norte sale \$ 430.538 al mes y uno en GBA Sur, \$ 331.306.

LA NUEVA MEDIDA SERÁ DE 24 HORAS, A PARTIR DEL MEDIODÍA DE MAÑANA

# Aerolíneas sufre un nuevo paro y se reabre la puerta a su privatización



Todos los gremios votaron la medida: APLA (pilotos), AAA (aeronavegantes), APA (aeronáuticos), Atepsa (seguridad) y UPSA (personal superior)

Los gremios endurecieron su posición. El presidente de la empresa, Fabián Lombardo, aseguró que hay operadores extranjeros interesados en la línea de bandera

\_\_ Ignacio Ortiz

\_ iortiz@cronista.com

Los pasajeros de Aerolíneas Argentinas deberán vivir otras jornadas de mucha tensión a partir del nuevo paro por 24 horas que afectará vuelos y servicios desde el mediodía de mañana, y que profundiza un conflicto de varias semanas entre el gremio y la compañía.

La medida, que se da en el marco de un conflicto salarial, iniciará el viernes 13 de septiembre a las 12 y culminará el sábado 14 a la misma hora, y es la continuidad del plan gremial para presionar a la empresa en la mesa paritaria, como viene ocurriendo en las últimas semanas con asambleas y paralización de actividades en los principales aeropuertos.

En el mediodía de ayer los integrantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (A-PLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la

El viernes 6, el gremio aeronáutico realizó un paro de nueve horas que afectó 150 vuelos y a 15.000 pasajeros.

Trascendió una queja de los pilotos porque Aerolíneas no les da pasajes gratis en business Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) votaron continuar el plan de lucha.

La medida se da en un marco de conflicto mayor en el cual el Gobierno manifestó su decisión de declarar la "esencialidad" del sector aerocomercial para garantizar servicios mínimos, particularmente en jornadas en las que los trabajadores realicen medidas de fuerza.

La aerolínea de bandera también dejó trascender su intención de apartar del directorio de la compañía del titular de APLA, Pablo Biró, como representante de los trabajadores en la mesa de conducción. Tampoco se descartaba la posibilidad de que la empresa avance con denuncias penales contra los referentes que impulsaron las huelgas en el sector.

Para alimentar más ese fuego

interno, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, aseguró en las últimas horas que hay líneas áreas extranjeras interesadas en el proceso de privatización de la empresa, una promesa de campaña del presidente Javier Milei que nunca abandonó en los nueve meses de gestión.

"Hoy la industria evolucionó muchísimo y los jugadores que entran a comprar o a interesarse en Aerolíneas son grupos de la aeronavegación comercial, no es que va a venir una agencia", dijo Lombardo en declaraciones radiales, al asegurar que "es una compañía interesante y el mercado argentino en términos internacionales es extremadamente fuerte".

Como consecuencia de las medidas gremiales previas, que ocasionaron la cancelación de cientos de vuelos y miles de pasajeros afectados, la empresa también comenzó a descontar parte de los salarios a más de 400 trabajadores como consecuencia de los "paros encubiertos", tal como calificó Aerolíneas a las asambleas en los lugares de trabajo.

Por el incumplimiento de sus tareas y la afectación del programa de vuelos de la compañía en distintas jornadas de agosto y septiembre, se decidieron descuentos promedio de \$ 150.000 por día para pilotos, y de \$ 50.000 por día para tripulantes.

La medida de fuerza anunciada a partir del mediodía del viernes por 24 horas generará nuevas cancelaciones y reprogramaciones de vuelos, aseguraron desde la compañía, al anticipar que evalúan los alcances del paro recientemente anunciado.

Otro punto de polémica lo levantó el Secretario de Transporte, Franco Mogetta, que cuestionó en su red de X una queja de APLA: Aerolíneas no estaría dándoles a pilotos y tripulantes pasajes en business, sino en clase turista, lo que sería un incumplimiento a su convenio colectivo. "¿En qué mundo vive la casta aeronáutica?", preguntó el funcionario.

Negocios 19



El Honda Civic había sido lanzado en la Argentina en 1980

LANZAMIENTOS DEL ÚLTIMO TRIMESTRE

## Vuelve el Honda Civic al mercado argentino, ahora en versión híbrida

La estrategia hacia la electrificación de la marca japonesa también incluye la nueva tecnología para la CRV, otro modelo muy conocido de los argentinos que se suma antes de fin de año

\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_\_ iortiz@cronista.com

Honda Argentina anunció el regreso al país del emblemático Civic, un vehículo histórico en el mundo para la marca, que llega como parte de una nueva generación de automóviles equipados con la tecnología híbrida e:HEV que también equipa la CR-V, que forma parte de las dos novedades para el resto del año.

Estos lanzamientos son parte de la estrategia de la marca en el escenario de la transición energética en la industria automotriz, cuyo sendero hacia la electrificación en particular en la Argentina tiene un estadio previo con las motorizaciones híbridas.

Se trata de Civic Advanced Hybrid y CR-V Advanced Hybrid. El Civic es un auto icónico para los argentinos cuya historia se mantiene vigente 44 años después, que vuelve a marcar un hito con la llegada de la versión híbrida.

Se trata de una versión diferenciada con esencia eléctrica que se suma al lanzamiento simultáneo de la nueva versión de la CR-V un modelo que llegó a posicionarse como líder de su segmento, siendo además el automóvil de Honda más vendido en el mundo.

La marca informó que estos vehículos están en línea con uno de los objetivos globales de la compañía para el 2050 de alcanzar cero emisiones de carbono en todos los productos y actividades corporativas.

Ambos modelos cuentan con la tecnología e:HEV, el sistema híbrido de Honda que funciona en modo eléctrico y alterna el suministro de tracción entre los motores eléctricos y de combustión en función de la situación, ya sea de arranque, tránsito en ciudad o autopista.

A diferencia de otros vehículos híbridos, existe un modo en donde el motor de combustión está directamente conectado a las ruedas mediante un sistema de embrague simple. Este modo se activa únicamente a velocidades de crucero, cuando el motor de combustión trabaja en su rango de mayor eficiencia energética.

La filial local de la compañía japonesa precisó que el CR-V Advanced Hybrid estará a la venta en octubre mientras que Civic Advanced Hybrid en noviembre. Ambos modelos ofrecen una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros y 8 años o 160.000 kilómetros para los componentes híbridos.

El nuevo sistema híbrido de la marca cuenta con cuatro modos de funcionamiento. El primero de los cuales es 100% eléctrico, impulsado por baterías de tecnología de litio de última generación. Se suman la variante híbrida, la exclusivamente a combustión, y el modo regeneración.

El Honda Civic es el auto más vendido de Honda a lo largo de su historia. Se introdujo por primera vez en 1972 y por 11 generaciones el nombre "Civic" se mantuvo en producción. Se trata de un modelo que, a lo largo de sus evoluciones, se comercializó con carrocerías tipo sedán, hatchback, rural y coupé, pero siempre dentro del mismo segmento C (compacto).

El modelo llegó a la Argentina en 1980, apenas dos años después del desembarco oficial de Honda en la Argentina, donde reeditó el éxito comercial con sus sucesivas generaciones, hasta que se descontinuó su venta en 2021.

Aquella decisión fue parte de la reorganización global de la marca que dispuso el cese de la producción local de vehículos en su planta bonaerense de Campana, para mantener la fabricación de motos. BAJA DEMANDA

### Jetsmart dejará de volar a Montevideo y Curitiba a fin de mes

\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

La low cost Jetsmart decidió dar de baja dos rutas internacionales que habían sido inauguradas hace apenas unos meses. La baja demanda y la alta carga impositiva fueron algunas de las razones que la compañía esgrimió para cancelar los vuelos que unen la ciudad de Buenos Aires con Montevideo y Curitiba.

"La decisión responde a una revisión continua de nuestra red de rutas, que forma parte de nuestro compromiso con la eficiencia y la sostenibilidad de nuestras operaciones", explicaron en la compañía.

El último vuelo hacia Curitiba se realizará el 29 de septiembre. En tanto, un día más tarde se hará el último servicio entre Buenos Aires y la capital uruguaya.

"En el caso específico de Buenos Aires - Montevideo, se identificaron desafíos como la baja demanda sostenida, la alta carga impositiva, y la competencia con otros medios de transporte, lo cual impacta directamente en la viabilidad de la ruta bajo nuestro modelo de negocio de ultrabajo costo. Esta decisión no se toma a la ligera, sino que buscamos siempre asegurar que cada ruta operada aporte al crecimiento sostenible de la aerolínea y beneficie a los clientes", agregó la compañía.

Hace apenas un mes Jetsmart había lanzado pasajes promocionales a Montevideo por \$ 1000 más tasas e impuestos. El precio final del pasaje rondaba los \$ 36.000. Esta ruta había sido anunciada en marzo y se comenzó a operar a fines de mayo. Se operaban dos frecuencias diarias los siete días de la semana.

En tanto, los vuelos a Curitiba se habían inaugurado en julio pasado, con tres frecuencias semanales. Jetsmart era la única low cost en viajar a ese destino.

La cancelación de estas dos rutas se produce en momentos en que la Argentina está en plena transformación de su mercado aerocomercial con la adopción de una política de cielos abiertos, que les permite a las compañías sellar alianzas con empresas extranjeras e integrar las ofertas de vuelos. De esta manera, se habilita a los pasajeros a utilizar la red de conexión de ambas compañías en un territorio determinado.

En el caso de Jetsmart, la low

La compañía aérea low cost había empezado a volar a Montevideo a fines de mayo y a Curitiba, en julio

cost tiene un acuerdo con American Airlines, que le permitirá ampliar su oferta de pasajes hasta los Estados Unidos. Sin embargo, la alianza tiene una única ruta establecida desde la ciudad de Mendoza. Los vuelos que se cancelan a fin de mes están fuera del convenio.

"Seguimos comprometidos en explorar oportunidades futuras para conectar más destinos en la región, siempre evaluando el contexto y la demanda de cada mercado para ofrecer servicios que sean competitivos, accesibles y sostenibles a largo plazo", agregó la compañía mediante un comunicado.\_\_\_



La aérea dijo que sus rutas están en "revisión constante"

CUMBRE EN EL MALBA

# Más de 300 empresarios anticipan una nueva ola de capital emprendedor

A raíz de la baja de las tasas de interés, los fondos de venture capital volverán a poner sus ojos en la región. Hay sectores claves de la Argentina que pueden beneficiarse

\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

La esperada baja de las tasas de interés en los países desarro-llados puede ser una buena noticia para los emprendedores de América latina. Si se vuelve a un escenario similar a los primeros años después de la pandemia, los fondos de venture capital (VC) podrían volver a poner sus ojos en las startups de la región y destinar capital para el desarrollo de emprendimientos.

"Los VC, aprovecharán esta baja de tasas y América Latina se verá favorecida", vaticinó Alexander Busse, Managing Partner de NXTP Ventures en la primera edición de la RepensAR Summit, que reunió en el Malba a referente empresarios locales para analizar las posibilidades de inversión globales y pensar cómo desarrollar un ecosistema inversor que acompañe al talento argentino en la construcción y atracción de capital. Busse compartió panel con Sofía Gutiérrez, Head de alternative investments de Compass Group Investments, Matías Peire, Cofounder de GRIDX, y Martín Otero Monsegur, Partner de Towerco Investments LLC.

Entre los sectores que podrían verse beneficiados por esta ola inversora se encuentra el agro. En ese sentido, Ignacio Bartolomé, CEO del Grupo Don Mario, señaló que el financiamiento es uno de los puntos centrales a resolver para que el rubro siga creciendo.

"Hoy hay una oportunidad enorme para diferenciarse y agregar valor en la agricultura argentina. Hay que estar abierto a escuchar y a arriesgarse para aprovechar oportunidades que aparecen", dijo el empresario.

Por su parte, Hernán Kazah, Co-founder & Managing Partner de Kaszek Ventures, mencionó las posibilidades que abre la tecnología para que el financiamiento llegue a la región: "La tecnología aumenta posibilidades. Hizo que fondos de otras regiones del mundo tengan información y plataformas para hacer llegar una parte de su capital de riesgo a otras regiones como la nuestra".

Por último, Miguel Gutiérrez, Partner del Rohatyn



El ex-CEO de YPF Miguel Gutiérrez conversó con el académico Fernando Fragueiro

Group, y ex-CEO de YPF, tuvo una conversación con el académico Fernando Fragueiro, ex decano del IAE sobre los problemas que podrían tener a futuro los países emergentes: "Si bien hay una oportunidad para la Argentina por la baja de tasas de interés internacionales, hay que sumarle dos cosas: el viraje hacia el proteccionismo en muchos países del mundo y la desaceleración china. ¿Quién comprará todo lo que vendían

los países emergentes?", se preguntó.

La jornada se había iniciado con una intervención de Jorge Bustamante, empresario y periodista, y autor del libro La república corporativa. En su intervención rememoró el gran salto cualitativo que dio la Argentina de principios del siglo XIX, sus diferentes etapas y ciclos económicos, y cómo las influencias históricas que llevaron a que el país fuera una

potencia fueron afectadas negativamente por políticas internas que no miraban el interés conjunto sino beneficios con regulaciones sectoriales.

El evento también tuvo un paso por las oportunidades que existen para invertir en Estados Unidos. Allí, Ramiro Juliá, Founder & CEO Americas Capital Investments, Francisco Sosa del Valle, Co-founder & Bunker Invest, y Steve Weikal, Industry Chair del MIT Real Estate Transformation Lab, analizaron cuáles son los elementos que no se deberían pasar por alto a la hora de invertir en la economía más grande del mundo.

En opinión de Sosa del Valle, "En el mundo financiero están los de siempre y los que vinieron a irrumpir. Hoy estamos en esa batalla y nosotros estamos dándola desde las inversiones gracias a la tecnología, ofreciendo consultoría financiera y dando a la gente la posibilidad de invertir mejor".

Respecto del Real Estate, Juliá destacó el rol de la sustentabilidad en el sector como un diferencial para los inversores: "No es un costo si no una cuestión de ingeniería básica para construir". Por su parte, Wikal destacó el rol futuro de América latina y las economías emergentes. "Desde antes del covid hasta ahora, el crecimiento ha sido enorme. El PropTech es un sector que se ha desarrollado muchísimo y el real estate en estos países tiene gran potencial por su crecimiento poblacional", comentó.

## REMATE DE 2 MAQUINAS DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS, UNA TUNEL DE PIQUEO Y OTRA PIQUEO POR LUCES - AUTOMOVILES - FURGONES - AUTOELEVADORES, - FOTOCOPIADORAS INDUSTRIALES RICOH - MAQUINAS de TERMOCONTRACCION Y PALETIZADORA

EDICTO - El Juzg. Nac. de 1º Inst. Comercial N°23 à cargo de Fernando I. Saravia Juez Subrogante, Sec. N°46 ains cargo, sito en la calle M.T. Alvear 1840 PB CABA, hace caber por this que en los autos "ARCA DISTRIBUCIONES S.A. S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE VENTA". Expte 1076/2024/2, CUIT 30 68630937-5, del fallido, que al marhiteno Maximiliano Mattes Centerran, CUIT 20-25894229 S jerristam di dia junives 28 de septembre de 2024 a les 11.15 hs., en ponto, en la of. de Subastilis Judiciales alta en Jeun Jaures 545 CABA ios siguientes bienes, lotes: 1) Furgón Dominio AB923AN, Merca Renault Modelo Kangoo PM3, Confort 1.6, tipo Furgón, año 2017. Color blanco, estado general regular. BASE \$3.000,000.-2) Furgon Dominio AB923AJ Marca Renault Modelo Kengoo PH3 Confort 1.5, tipo Furgon, and 2017. Color blanco. Paltan tres ruedas, estado general regular. BASE: \$3,000,000.3) Automothr Donilnio AE286ZG Marca Volkewagen Modelo Gol Trend Trendime 1.6 gas 101 CV MQ. tipo Sedan S plas, año 2020. Color rojo, en regular estado de conservación. Le faltan free ruedas, BASE: \$2,000,000 - 4) Automotor dominio LPJ 729, Marcia CHEVROLET Tipo: 05 - SEDAN 5 PTAS, Modelo 547 - CELTA 1.4 LT. Modelo Año: 2012. Color rojo: estado general regular. BASE, 52.000.000.- 5) Autoelevador electrico marca HYSTER Nº INT. 824 Basis: \$6.500.000.- 6) Autoelevador electrico marca HYSTER Nº INT. 824 Basis: \$6.500.000.- 6) Autoelevador electrico marca HYSTER Nº INT. 824 Basis: \$6.500.000.- 6) Autoelevador electrico marca HYSTER Nº INT. 824 Basis: \$6.500.000.- 6) 12 Base: \$6.500.000, 7) Autoelevador electrico marca Yate nº int. 14 Base: \$6.500.000 8) Autoelevador eléctrico marca Yate nº int. 11 Base: \$6.500.000, 9) Autoelevador electrico marca HYSTER nº Int. 30 Base. \$5.500.000, t0). Autosievador electrico marca HYSTER nº int. 15 Base: \$6.500.000 11) Autoelevador electrico sin marca visible nº int. 9 Base. \$6,500,000 - 12) Autorievador eléctrico marco TOYOTAn" int. J24 V Baso: \$6,500,000 - 15) Máquina Termocontracción para embalgias BASE: \$600,000 / 14) Máquina Pateticadora BASE \$3.500,000, 15) Maquina de distribución de articulos. Túnel de piqueo morca KNAPP "funalera". Posas 40 m largo x 1.5 m de ancho, más 30 m, de cinta transportacions. es desir passe 70 metres aprox, de linea transportadora. Ideal para empresas de coeméticas o droguerta que necesitan confeccionar de manera automatizada es cediros de para clientes. Esta máquina puede distribuir nasta 700 productos diferentes, BASE USS500.000 o su equivalente en pesos al valor del distribuir nasta 700 productos diferentes, BASE USS500.000 o su equivalente en pesos al valor del distribuir nasta 700 productos diferentes, BASE USS500.000 o su equivalente en pesos al valor del distribuir nasta 700 productos diferentes. de distribución de artículos, piqueo por luces, semiautomatizada, con varias estaciones y con capacidad de 60 productos por estación. Por una parte posee tres lineas en escejo con varias estaciones de piqueo con cinta transportadora de rocillo de 35 metros aprox, cada una de largo más 20 metros aprox, más de cinta transportadora. Cada una de las tres lineas de transporte de molilo poseen doce estaciones. Cada estacion posee entre 50 obdigos aprox. (código es igual a decir producto) aproir. Son estanterias de 5 pisos de 10 metros de largo aprox. Asimismo gioses otras dos firmas de piques con transportadora de rodillo de volación con 25 metros aprex, con motor cada una y circa 25 metros aprex. obsi cinta transportistora de rodillo sin motor cada una BASE USS 250 000 su espucalente en pesse al valor del difar MEP dei dia fallo entenor. 17) Futocopiaciona industrial Ricch 1357 BASE: \$6,500,000, 18) Fotocopiadora industrial marca Ricch 1357 BASE: \$6,500,000, 19) Potocopiadora industrial marca Ricch 8220 BASE: \$10,000,000,-20) Fotocopiadora industrial marca Ricch 8220 BASE; \$10,000,000 - 21) Fotocopiadora industrial marcs Ricch 8220 BASE; \$10,000,000 - 22) Automovil Dominio AE949WO, Marca TOYOTA Tipo:04 - rural 5 PTAS, Modelo: A95 COROLLA CROSS SEG HV 1.8 ECVT, Ann. 2021 bulongris oscura. Sin liaves, estado regular BASE: \$20,000,000, CONDICIONES DE VENTA: BASES: procedentamente informados. COMISION: 10%, IVA s/ comesión de corresponder. SENA: 30% salvo para los lates 16 y 17, que será del 10%, IVA s/PRECIO. ARANCEL CSJN 0,25%. Al contedo, en efectivo, al mejor postor y en el acto del terrate. Los bienas se renaturan en el tectodo en que se encuentram, trabiéndese exhibido, no se admitirán reclamos de ningún tipo respecto del estado, medidas, conficienes, caracteristicas, usos, mansas, modelos, numeraciones y series. No se admitirá la compra en comisión ni la cesión del boleto de compraventa, ni tampoco ofertas bajo sobre. Los gastos de cualquier Indole relativos a la transferencia, retiro y traslado y aquéllos derivados. de expedir un duplicacio del título de propredad, quedan exclusivamente a cargo del compractor. El retira debera concretarse en un plazo perentodo de cinco dias de aprobada la subanta y respecto de los lotes 16 y 17, quinos eses, bajo operale, de disponer del friem. En caso de adeuctarse bisant, represtos o contribuciones sollo serán a cargo del comprartor as dityengadas con poeterioridad a la toma de posesson. El saldo de precio daherá ser deposibado dentro del 5to din de aprobada la subrata sin mecesidad de tifur conficación ni intimación, bajo apercib, de lo dispuesto por el art. 580, opr. Para el caso de que el adquirente eventualmente plantesce la nutidad de la subasta, deberá integrar el saldo de precio a las resultas del planteo, el cual será rechazado "in limine", ante la sola comprobación de la falta de tal recaudo. EXHIBICIÓN: 23/09/24 y 24/09/24 14:30 a 19:30 ha en ia calle 34 Nº3553 (Ex Francia). Pdo San Martin, Prov. Bs. As. v iii automovil Dominio AE949WO, Marca TOYOTA exhibition 22/09/24 de 10 a 12 hs iiii la calle Artilletos 2051 CASA, Int. Tel. (011) 4782-4403, maximilianocentariori@grazil.com.ar. fokes an vieweleforemais cum. Para concurrir a los remates el público previamente debará rescribirse a través daria vels very capagos ar ingresando al línis. Turnos, central de fumos tidos filosoficanos cajo goviar, 8s. As. 5 de septiembre de 2024. Gestión J. De Morio. Secretario Interino.

Inf. Tel. 011-4782-4403 \* maximilianocentenari@gmail.com.ar \* fotos en: www.inforemate.com

El Cronista | Jueves 12 de septiembre de 2024

## Info Technology



Musk le puso fecha al viaje a Marte El fundador de SpaceX anunció que la nave Starship partirá al planeta rojo en 2026. El primer viaje, de prueba, será sin tripulación y los humanos recién irán en el año 2030

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA EL TRANSPORTE

## Comenzó a funcionar el sistema SUBE Digital para pagar el colectivo con el celular

Se lanzó la nueva app para abonar los viajes que hace innecesaria a la tarjeta plástica. Se expandirá de manera gradual a todas las localidades donde opera actualmente la red SUBE

\_\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

A partir de este miércoles comenzó la activación gradual de la tarjeta SUBE Digital, para que los pasajeros que viajan en colectivo en las 61 localidades donde está implementado el Sistema Único de Boleto Electrónico puedan pagar directamente con el celular.

Desde Nación Servicios, la compañía implementadora, informaron que la activación de SUBE Digital a nivel nacional se realizará de manera gradual, por lo que se irá habilitando progresivamente hasta alcanzar el 100% de disponibilidad.

El sistema había comenzado a probarse de manera aislada en varias localidades desde fin del año pasado. Tras esa experiencia y ajustes necesarios, ahora inició su despliegue nacional. Para utilizar la SUBE Digital hay que descargar la app SUBE y luego activar de forma gratuita la tarjeta digital, que está disponible para teléfonos celulares con sistema operativo Android 8, o superior, y tecnología NFC. Desde Nación Servicios explicaron que no funciona con celulares iPhone, debido a restricciones de estos equipos en las funcionalidades NFC.

Los usuarios podrán cargar hasta 40.000 pesos de saldo en su SUBE Digital.

### CÓMO SE PAGA CON SUBE DIGITAL

Quienes ya tengan la app SUBE, deberán actualizarla y seguir los pasos para activar la SUBE Digital. Si no, tendrán que descargarla desde la tienda Play Store de Android. En cualquier caso, habrá que deslizar hacia la izquierda la tarjeta principal para activar la SUBE Digital.



Para aprovechar SUBE Digital, los usuarios deberán tener un celular Android con NFC

El dinero de la SUBE Digital puede recargarse con una tarjeta de débito desde la misma app o mediante una billetera electrónica. Sin embargo, desde Nación Servicios aclararon que el nuevo sistema no comparte saldos entre la versión de plástico y la digital de la SUBE, por lo que son dos cuentas independientes.

Para efectuar un pago de pasaje de colectivo, basta con tener el NFC activo en el celular y acercarlo con la pantalla encendida a la máquina validadora del colectivo.

SUBE Digital no necesita de acceso a Internet al momento de efectuar el pago del viaje, por lo que el usuario, una vez que compra saldo, sólo debe verificar si se encuentra en condiciones de abonar. No obstante, la implementación actual requiere que el usuario se conecte

a Internet, al menos, una vez cada doce horas.

Si bien en este primer momento de su despliegue SUBE Digital funciona solo en colectivos, luego se irá incorporando paulatinamente en subtes, trenes y lanchas de la provincia de Buenos Aires. Además, se sumarán otros medios de compra de carga, además de descuentos por integración y trasbordo en medios de transporte.....

VIDEOJUEGOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

## Nueva consola: Sony da un salto de calidad con la PlayStation 5 Pro

\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

Sony anunció esta semana el lanzamiento de la PlayStation 5 Pro, la consola que promete abrir las puertas hacia una nueva generación de juegos.

La preventa del equipo iniciará el 26 de septiembre y las unidades llegarán a las tiendas 7 de noviembre a nivel global.

El equipo contará con una unidad de procesamiento gráfico (GPU) 45% más veloz que la de la PlayStation 5 original. Además, dispondrá de un trazado de rayos avanzado (raytracing) y mejoras en la definición de la imagen impulsadas por inteligencia artificial.

"Desarrollamos PS5 Pro pensando en jugadores y creadores de juegos profundamente comprometidos, ya que muchos han pedido una consola que ejecute gráficos de mayor fidelidad con velocidades de fotogramas de 60 fps", indicó la empresa japonesa.

Otra de las mejoras en las que trabajó la compañía fue la inclusión de "PS5 Pro Game Boost", que se aplicará a más de 8.500 juegos de PlayStation 4 y 5 compatibles. En concreto, esto permitirá elevar el desempeño y/o la calidad visual de esos títulos al ser ejecutados en la nueva consola.

Por otra parte, con la PS5 Pro llegará un importante número de juegos y parches que optimizarán su contenido para sacar provecho de la mayor potencia de procesamiento con la que cuenta en su interior. Entre ellos se pueden encontrar Alan Wake 2, Assassin's Creed: Shadows, Demon's Souls, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turis-



Sony reveló el diseño y las características de la PlayStation Pro

mo 7 y Hogwarts Legacy.

La flamante PlayStation 5 Pro tendrá un costo de lanzamiento de u\$s 699,99 en EE.UU. e incluirá un disco SSD interno de 2 TB, un controlador inalámbrico DualSense y una copia del juego Astro's Playroom.\_\_

## Financial Times

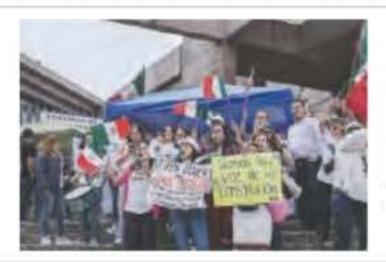

### México: reforma judicial y polémica

En en medio de críticas y presiones sociales, los legisladores aprobaron una fuerte reforma del poder judicial impulsada por el presidente López Obrador, a días de dejar el cargo.

DATO CLAVE ANTES DE LA REUNIÓN DE LA FED

## Estados Unidos: cae la inflación y el mercado se prepara para un recorte de tasas



Los traders apuestan a un recorte de un cuarto de punto para la semana que viene. BLOOMBERG

La evidencia de que la inflación se está acercando al objetivo del 2% es, además, una buena noticia para la Casa Blanca y la campaña electoral de la vicepresidenta Kamala Harris

\_\_\_ Colby Smith \_\_\_ Harriet Clarfelt

La inflación estadounidense cayó a 2,5% en agosto, preparando el terreno para que la Reserva Federal empiece a recortar gradualmente las tasas de interés en su reunión de la próxima semana.

El último índice de precios al consumo (IPC) anual se comparó con el 2,9% de julio y se situó ligeramente por debajo de la estimación del 2,6% de los economistas encuestados por Reuters.

El dato de la inflación es una de las últimas publicaciones económicas importantes antes

de la reunión de la Fed del 18 de septiembre y allana el camino para un esperado recorte de un cuarto de punto de las tasas de interés, que actualmente están en un máximo de 23 años del 5,25 % al 5,5 %.

La evidencia de que la inflación se está acercando al objetivo del 2% de la Fed es una buena noticia para la Casa Blanca y la campaña electoral de la vicepresidenta Kamala Harris, que ha sido atacada por su rival republicano Donald Trump por la crisis del costo de vida en Estados Unidos.

"La desinflación es un viaje imperfecto, pero sin duda está ocurriendo", dijo Kristina Hoo-

"La desinflación es un viaje imperfecto, pero sin duda está ocurriendo", dijo Hooper, de Invesco

per, estratega jefe de mercados globales de Invesco. "Creo que [el recorte de septiembre] va a ser de 25 puntos básicos porque sí creo que la economía está sobre una base relativamente sólida".

El IPC core, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, se mantuvo estable en el 3,2%, según los datos publicados ayer por la Oficina de

Estadísticas Laborales. En comparación con el mes pasado, los precios core aumentaron un 0,3%, ligeramente más rápido de lo esperado por los economistas.

El índice S&P 500 bajó 0,5% por la tarde en Nueva York, recortando una caída anterior. El índice Nasdaq subió 0,1%.

El rendimiento del bono del Tesoro a dos años, que sigue de cerca las expectativas de la tasa de interés, subió 0,03 puntos porcentuales, hasta el 3,64%, reflejando una pequeña caída de los precios.

Tras la publicación de las cifras de inflación, los traders aumentaron sus apuestas sobre un recorte de un cuarto de punto para la semana que viene elevando la probabilidad implícita de tal movimiento desde alrededor del 70% hasta tanto como el 85%.

Pero aunque los traders se han retirado de las expectativas anteriores de un recorte de medio punto, los mercados de futuros de los fondos de la Fed siguen anticipando que las tasas bajarán un punto porcentual completo a finales de año.

El aumento mensual de 0,2% en la cifra de inflación de agosto se debió principalmente a una suba de 0,5% en el llamado índice de vivienda, que registra los gastos relacionados con la vivienda. Esto supuso una aceleración tras varios meses de aumentos más lentos.

Los precios de la energía cayeron 0,8% durante el mes, mientras que los de los alimentos subieron 0,1%. La inflación de los servicios, una vez excluidos los costos de la energía, subió 0,4%. Los precios de los pasajes aéreos también subieron, al igual que los de la indumentaria.

Lael Brainard, asesora económica nacional del presidente Joe Biden, declaró que el último informe mostraba que EE.UU. estaba "pasando página en materia de inflación", que, según ella, estaba "volviendo a niveles cercanos a los normales".

A medida que aumentan los indicios de que la inflación está volviendo a su objetivo, las autoridades de la Fed han dejado

de centrarse en las presiones sobre los precios para centrarse en reforzar el mercado laboral.

El mes pasado, un deslucido informe sobre las nóminas de julio desató el temor a una desaceleración económica en EE.UU., provocando apuestas de que el banco central podría considerar un recorte mayor, de medio punto, en septiembre.

Sin embargo, en las últimas semanas estas apuestas se han reducido.

Los datos de agosto, publicados el viernes pasado, mostraron que los empresarios estadounidenses habían creado 142.000 nuevos puestos de trabajo ese mes, una cifra muy superior a la revisada a la baja de sólo 89.000 de julio, aunque todavía por debajo de las previsiones del consenso.

Torsten Slok, economista jefe de Apollo, afirmó que "la economía va bien y recortar las tasas de interés demasiado rápido entraña el riesgo de que la inflación vuelva a subir".

Describió las cifras de inflación como "un balde de agua fría en la cara del mercado de bonos, que se ha dejado llevar por la historia de la desaceleración".

Funcionarios de la Fed han dicho que la evidencia de un deterioro más agudo del mercado laboral podría empujar al banco central a recortar las tasas de forma más agresiva.

La semana pasada, John Williams, de la Fed de Nueva York, y Christopher Waller, gobernador de la Fed, subrayaron que no parecía probable una recesión en la mayor economía del mundo.

Williams afirmó que la política monetaria estaba "bien posicionada" para responder a cualquier deterioro del mercado laboral, mientras que Waller dijo que esperaba que los recortes de tasas se hicieran "con cuidado", en comentarios que parecían indicar que ambos se sentían cómodos con un recorte de un cuarto de punto la próxima semana.

Sin embargo, Waller añadió que "si los datos sugieren la necesidad de mayores recortes, entonces lo apoyaré".

El Cronista | Jueves 12 de septiembre de 2024 | Financial Times | 23

RUMBO A LA CASA BLANCA

## Kamala Harris acorrala a Trump y frena los temores de los demócratas

La vicepresidenta tuvo una buena actuación en el debate pero necesitará una ventaja de cuatro o cinco puntos a nivel nacional para tener confianza en poder conquistar estados clave.

### \_\_ Edward Luce

Si había alguna duda de que Kamala Harris pudiera hacerle frente a Donald Trump, quedaron despejadas en su primer debate el martes por la noche. Puede que sea el último. El hecho de que Harris terminara el cara a cara pidiendo otro lo dice todo. Veremos si Trump se arriesga a un segundo encuentro a 55 días de las elecciones.

Desde cualquier indicador objetivo, Harris ganó el debate; incluso algunos expertos de Fox News lo calificaron como una mala noche para Trump. Que el votante promedio de Estados Unidos esté de acuerdo es otra cuestión. También se pensó que Hillary Clinton había superado a Trump en sus enfrentamientos en 2016. Pero esa victoria no se llevó a las urnas.

Dadas las circunstancias, Harris tuvo una buena actuación. En cuanto al respaldo de Taylor Swift después del debate (aunque, dado su alcance, era difícil de lograr), hay que recordar que las bendiciones de los famosos no suelen resultar decisivas. Pero Harris acalló los temores persistentes sobre su incapacidad para la pelea.

Incluso en pleno apogeo de la convención triunfalista de Harris en Chicago el mes pasado, los delegados no disimularon sus temores ante el inminente enfrentamiento con Trump (de hecho, era la primera vez que se veían las caras). El historial de Harris en los debates incluye victorias y fracasos estrepitosos.

La noche del martes podría haber sido desastrosa, pero Harris supo aprovechar los 90 minutos. Aunque es probable que el boom de su popularidad se haya frenado, vale la pena imaginar el curso probable de la historia si hubiera sido Joe Biden, no Harris, quien hubiera subido al escenario el martes por la noche.

No es la primera vez que los demócratas pueden agradecerle al cielo que Biden insistiera en un debate anticipado en junio. Eso les dio tiempo para presionar a Biden para que bajara su candidatura después de su errática actuación. Con Harris, los demócratas tienen posibilidades razonables de ganar. Con Biden, se encaminaban hacia la derrota.

También vale la pena recordar los aciertos de Harris en su enfrentamiento con Trump. Su logro más importante fue evitar estar a la altura de su caricatura: la de la mujer que ríe constantemente, vacíamente ambiciosa, fuera de sus posibilidades e incapaz de terminar una frase coherente. No se pudieron observar ninguno de esos supuestos defectos.

Harris inició el debate con evidente nerviosismo, pero al cabo de unos 20 minutos, se pudo ver cómo se relajaba. Con frecuencia lograba molestar a Trump. Al mencionar que la gente abandonaba sus actos y asegurar que los dictadores de todo el mundo, especialmente Vladimir Putin, anhelaban su victoria, Harris irritó a Trump.

El único consejo en el que, según se informa, los asesores de campaña de Trump siguieron haciendo hincapié fue que no debería perder la calma. Pero Harris encontró formas de asegurarse de que así fuera. Casi se podía escuchar el gemido colectivo en la sede de Trump cuando mencionó que los inmigrantes ilegales se estaban comiendo los perros de la gente (un meme que se hizo viral en unos instantes) o cuando describió a los protagonistas del



El historial de la candidata en los debates incluye victorias y fracasos estrepitosos. BLOOMBERG

Harris ganó el debate, que el votante promedio de Estados Unidos esté de acuerdo es otra cuestión

asalto al Capitolio como mártires. Es más difícil entender por qué Trump no preparó un plan alternativo al Obamacare.

Después de la presión de los moderadores, Trump respondió que "tengo algunas ideas de un plan. No soy presidente en este momento". Trump ha tenido nueve años para encontrar una alternativa a lo que ha descrito en numerosas ocasiones como una terrible ley de atención médica. Incluso los

votantes que no están muy bien informados llevan años esperando que lo haga.

Aunque se tardará algún tiempo en comprobar si la actuación de Harris cala entre los votantes estadounidenses, el debate tendrá beneficios psicológicos de inmediato. Seguramente la candidata ganará confianza en sí misma y en su capacidad para ganar estas elecciones. Tal y como dio a entender apelando a otro debate, ella también se mostrará más dispuesta a responder preguntas difíciles de la prensa.

Sin embargo, no hay forma de escapar de la obstinada polarización de EE.UU. La candidata demócrata necesitará una ventaja de cuatro o cinco puntos a nivel nacional para tener confianza en poder conquistar estados clave. Trump podría ganar fácilmente estas elecciones por detrás.

Por el momento, sin embargo, la historia electoral de EE.UU. ha cambiado. Sin duda, volverá a cambiar, ya que el país es sumamente volátil. Pero aquellos que pidieron que Harris fuera implacable ahora serán silenciados.

Prueba de ello es cómo habló de Biden, que sigue siendo su jefe y benefactor. Fue casi brutal en su constante distanciamiento del presidente, al que le quedan cinco meses al frente de la Casa Blanca. "Te estás enfrentando a mí, no a Biden", le dijo Harris a Trump. El espectador no habría necesitado que se lo recordasen.....

El Juzgado Nacional de 1/a Instancia en lo Comercial Nº 23 a cargo de la Dra. Maria Soledao Casazza Jueza Subrogante. Secretaria Nº 230 a cargo dei Dr. Nicolas A. Mendonca Tirelli Secretario, con sede en Marcelo T de Alvear 1840, PB, C.A.B.A., comunica por 1 dia en los autos caratolados: "CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS CI PARALELA NORTE S.R.L.y OTRO s/ EJECUCIÓN PRENDARIA" (Expediente Nº 25075/2019), que el martilloro Eduardo Alberto Radgiti (CUIT 20-25999502-8), subastara al crintado, al major postor y en dinero en efectivo el día 12 de Septiembre de 2024, a las 11:30hs, en Jean Jaures 545, C.A.B.A., el 100% del automotor marca Mercedes Benz, modelo: Vito 111 CDI furgón mixto, tipo: furgón, año 2016, motor maica Mercedes Benz nºR9MA502C023427, chasis marca Mercedes Benz nº 8AB447703GE827065, dominio AA435DK, de propiedad de Paralels Norte S.R.L., CUIT. 30-71175647-3, en el estado y condiciones en que se encuentra y exhibe. et 9 y 10 de Septiembre 2024, de 10 a 12 y de 14 a 16hs, en Ruta 24 (ex 197) Nº 1541 entre Almafuerte y Atuel, cuartel V, Moreno, Provincia de Buenos Aires,- Base: \$ 7.600.000; Comisión 10% más IVA y 0,25% de arancel Ap 10/99 CSJN, todo en efectivo en el acto del remaite. El pago de IVA, 10.5% por la compraventa estará a cargo del comprador, no se considera incluido en el precio, será retenido por el martillero en el acto y depositado en autos. El vehículo presenta varios rayones y golpes, alitbag conductor explotado, fallantes en su interior, esta pioleado color negro, funcionando y con km 147 184. Deuda por patentes a la Pcia. De Salta si deuda al 20/02/2024, y por Infracciones \$ 25.200 al 22/03/24. El dominio tiene prenda vigente expedido por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor con fecha 15/06/2021. Se encuentran prohibidas la compra en comisión del bien y por pader, así como la ulterior cesión del boleto que se extienda y toda operación que lenga como consequencia la adquisición definitiva del bien por persona distinta al que resulto adquirente en la subasta, debiendo extenderse el instrumento en la persona que realide la mejor oferta. El comprador en subasta debe recibir el bien libre de todo gravamen con los impuestos y taxas pagades hasta la toma de posesión. El comprador debe construir domicilio legal en C.A.B.A., bajo apercibimiento dispuesto an 41 y 133 Cpr. Para poder concumir inscribirse previamente en la vieb vivvv.csje.gov.ar, ingresando al link Oficina de Subastas - Trâmites: fumos egistro, y presentante con el formulano que indica el sitio. Para consulta del protocolo deberá ingresar al ink https://subastas.csin gov.ariofisupastas/files/protocolo.pdf Brienos Aires, de Aposto de 2024, FDO: NICOLAS A. MENDONÇA TIRELLI: Secretario.



ноч

in máx )° 19°

MAÑANA

MIN

MÁX 20° SÁBADO

MIN Q° máx 19°



### **B** Lado B

# Por alta demanda, agencias ofrecen viajes de compras exprés a Chile



Los viajes a Santiago para el próximo fin de semana largo ya se incrementaron más de un 30% comparado al año pasado

Los argentinos buscan precios bajos y marcas internacionales que no están en la Argentina

\_\_ Belén Fernández

\_\_ bfernandez@cronista.com

antiago de Chile vuelve a estar de moda para el turismo de compras. El tipo de cambio y las marcas que no están en el país atraen a los argentinos. De mayo a agosto la demanda se disparó un 30% comparado al año pasado y ahora las agencias ofrecen viajes exprés de 24 horas.

La demanda se centra, sobre todo, los fines de semana largos. Aunque desde Mendoza y San Juan, viajar en el día ya es un clásico. "Empezamos a ver también esa demanda desde Buenos Aires", explicó Alejandro Festa, Gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar.

"Notamos mucha demanda para el fin de semana largo de octubre. Esto se ve reflejado en un aumento del 31% en las búsquedas versus el promedio de las últimas semanas. Si comparamos con este mismo feriado en 2023, las búsquedas de hoteles aumentaron un 61%, mientras que las de los vuelos crecieron un 55%", dijo Festa.

Desde Despegar aseguraron que hoy "Santiago de Chile es uno de los destinos más elegidos por los argentinos que viajan fuera del país".

La cercanía es uno de los principales atractivos para los turistas. Se sumó además la Hoy se consiguen vuelos económicos para ir a Santiago de Chile en septiembre desde los \$ 250.000. Los paquetes que incluyen hotel arrancan en los \$ 350.000

posibilidad de esquiar en vacaciones de invierno. "Durante el invierno 2024 la temporada tuvo precios atractivos comparado a otros años" comentó Guido Boutet, gerente de marketing de Travel Services.

"Santiago ya fue en el pasado una opción muy elegida como destino de compras, restándole participación a Miami. La ventaja de estar más cerca, acceder a las mismas marcas internacionales en sus shopping, pagar por una estadía más económica y realizar viajes relámpago ayuda a que Santiago pueda ser visitado más de una vez en el año", agregó el empresario.

En Travel Service explicaron que Santiago de Chile está posicionado en el top cuatro de ventas internacionales. "Está creciendo su participación en el total de viajes internacionales, restándole market share a Miami", agregó.

Si bien la mayoría de quienes deciden volar a Santiago de Chile lo hacen por una estadía de tres días en el último mes creció la demanda de viajes por el día.

El fenómeno comenzó sobre todo en Mendoza, por la cercanía. Pero pronto se trasladó a Córdoba y Buenos Aires. "El 10% de los pasajes que viajen a Chile lo hacen por un periodo de 24 horas", explicó Boutet.

"En cuanto a la ruta

Córdoba-Santiago, que cuenta con vuelos directos de LAN, vemos un crecimiento del 10% anual desde que se reanudó luego de haber sido pausada en pandemia", agregó.

Los argentinos buscan hacer shopping atraídos por el tipo de cambio y la presencia de marcas internacionales que no están en el país. Desde H&M, decathlon y hasta Falabella.

En Despegar ya están comercializando paquetes de viajes para el fin de semana largo de octubre. Saliendo el 11 y volviendo el 13, el combo de vuelo directo con hotel cuatro estrellas tiene un valor de \$ 328.733 por persona.

Aunque son muchos los que optan por viajar a Mendoza y desde allí hacer una escapada exprés de compras a Santiago.

En Flybondi aseguraron que la mayor demanda ya se siente "Flybondi conecta Buenos Aires con Mendoza con tickets que van desde \$ 48.272 por tramo en septiembre", explicaron.\_\_\_\_